

Roa

DEL EDITOR

Mejor que no haya un choque de planetas. P.3



Cantelmi
PANORAMA INTERNACIONAL
El abrazo rusonorcoreano. P.26



Cruz EL REVÉS Y EL DERECHO Réquiem para un amigo que se afeita. P.27



Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos

Sábado 22 de junio de 2024



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.219, PRECIO: \$ 2.600,00 EN C.A.B.A Y G.B.A. RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54.

# Para la Justicia, un grupo de izquierda organizó la violencia en el Congreso

Fue para frenar la sanción de la Ley Bases. Los datos figuran en la causa.

La jueza María Servini lleva adelante el expediente y ordenó la prisión preventiva y el procesamiento de 5 de las 33 personas que habían sido detenidas en el momento de los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes que protestaron ante el Senado por la sanción de la Ley Bases. Entre los detenidos a disposición de la Justicia federal hay militantes del Movimiento Teresa Rodríguez, un grupo piquetero que nació en la década de 1990, que suele participar en manifestaciones violentas y que hoy se encuentra subdividido en varios sectores enfrentados entre sí. **P.4** 



Milei, centro de atención en Madrid Igual que el mes pasado, el paso de Javier Milei por España se transformó en alimento para la pelea política interna. Ayer, el presidente argentino recibió la medalla de la Comunidad de Madrid de manos de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular y criticó otra vez a Pedro Sánchez. P. 6

# Matan en Boedo a un dirigente cercano a la vice de Kicillof

Carlos Fernández fue asesinado el jueves por la noche cuando quisieron robarle el auto mientras buscaba lugar para estacionar en la calle Castro, a pocos metros de la avenida San Juan. Lo abordaron dos personas y le dispararon un tiro en el pecho. Hasta anoche no habían aparecido imágenes del hecho captadas por cámaras y los dos sospechosos seguían prófugos, aunque sí la Policía detectó a dos hombres corriendo en imágenes tomadas por cámaras de tránsito que aparecen robando otro auto. La víctima militaba en el PJ porteño y trabajaba en el Senado bonaerense con Verónica Magario. P.41

# Caputo negó tensiones con el FMI y dijo que no hará cambios con el dólar

Luego de la suba del dólar blue y de informes de economistas que mencionaron el retraso cambiario, el ministro de Economía advirtió que la política cambiaria está concertada con los técnicos del Fondo Monetario Internacional y que no habrá un salto devaluatorio. El funcionario también dijo que seguirá vigente el dólar especial para el campo y que las conversaciones con el FMI por un nuevo acuerdo no empezaron. P. 17

# Las cadenas de supermercados lanzan ofertas para compensar la caída de ventas

Descuentos en casi la mitad de los productos que ofrecen, días especiales con promociones y ventajas por el uso de algunas tarjetas de crédito y débito y pagos con códigos QR: con todas esas ofertas, las grandes cadenas de supermercados buscan compensar una caída de las ventas del 10% frente al año anterior, según los datos del mes pasado. P.20



Ola polar. En Bariloche se celebró.

# Nieve, viento y hasta casi 20 grados bajo cero en la Patagonia

En Santa Cruz, Chubut y Neuquén cerraron rutas y Tierra del Fuego está en alerta roja por el frío extremo. En Bariloche, los turistas del fin de semana largo aprovecharon la nevada. P. 37 Sumario CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024

# Alperovich, Loan y la ruleta rusa argentina







ay madrigueras furtivas y guaridas abiertas y perversas, habitaciones violen-

tas, violentisimas, naranjales de sangre, y crímenes, enigmas, impunidades que demoran eras, y lazos que unen unos dramas con otros dramas y el conjunto de dramas es el mapa del desgarramiento argentino.

Algo que no es literal claro, une simbólicamente a José Alperovich al violador feudal-según la Justicia-con el drama de Loan, el chiquito correntino: el feudalismo precisamente por un lado, el desamparo del destino por el otro lado. Es diferente pero es lo mismo. La Argentina de los desamparados. Las víctimas ultrajadas.

La Argentina del patrón político abusador, violador, protegido y finalmente caído y la Argentina de la pobreza que pierde a Loan, que lo busca, que se desespera, que naufraga, en ignorancias que añora en la devoción a la Virgen de Itatí fetichista y a la vez profunda, lo que quita el abandono de Dios de esos pueblos, al margen del tiempo, detenidos antes del advenimiento de todo bienestar.

Era impresionante observar los labios agarrotándose entre sí, en ese espasmo de los labios corrosivos otrora, contrahechos ahora, estrujándose en impotencias, del otrora Zar de Tucumán, mientras retumbaban las aberraciones que constató la Justicia.

En ese rictus está aprisionada la iracundia de no ser ya quien fue.

La mueca doblándose en esos labios ceñidos contra sí mismos, que mascullan mudos por el poder perdido, los ojos cerrados, sin mirada, las manos entrecruzadas en sus tensas imposibilidades actuales, la cárcel que aguardaba.

Y el calambre de sus labios.

Del trono al calabozo.

Y el silencio de sus secuaces históricos

La matriz feudal argentina es un lazo atávico que encadena con abusos. Es un sometimiento histórico. Alguna vez los feudos se descomponen, y se transforman.

¿Es el crepúsculo feudal de la Argentina? Corre un frío por la sangre fría de otros tantos señores feudales, porque pecados no faltan. Aún así, si algo profundo cambia no será raudo en su caída.

Las extensiones pauperizadas fronterizas siempre con la muerte son inmensidades. La tragedia puede acontecer y acontece en cualquier momento.

Las rogativas populares no resuelven el piso desfondado de la miseria.

Los niños deambulan a merced de cualquier bestialismo humano.

Hay una dimensión desorbitada de toda lógica que hiere y que muchas veces mata, que abusa, que rapta, que nos tien-

de a todos de bruces contra el subsuelo en el que enraízan todos los males.

A la vez, hay buenas voluntades e inteligencias que buscan salidas y compuertas al futuro.

Pero hay que pensar: Alperovich fue electo y reelecto en Turcumán. Los Rodriguez Saá mandaron durante cuatro décadas en San Luis, Gildo Insfrán va por su enésimo mandato.

Espinoza rige en la Matanza circunvalado de denuncias.

¿Son servidumbres voluntarias las que los ungen o esclavismos insoslayables, grilletes intangibles de los rehenes de las demagogias históricas y de los paternalismos ultrajantes?

Los conquistadores dominaron y violaron y el caciquismo indígena no le iba en zaga, ni en verticalismo ni en crueldad.

Se conjugaron en Latinoamérica dos tradiciones amedrentadoras y oprimentes.

Pero nada es simple. La conquista y ese mestizaje originario confluyó en ésta civilización compleja que al fin, aquí, eligió la democracia.

Una democracia híbrida, transparente y oscura, abierta y autoritaria, cambiante, sangrienta y solidaria, pujante y retrasada.

Liberal y antiliberal.

Pacífica y beligerante.

Fanática y tolerante.

Límpida y tenebrosa.

Hay gusanos y hay gusanos de seda:

Unos arrastrados y otros, que por singulares metamorfosis de los procesos sociales producen sedas con los cromatismos del esfuerzo, y de las virtudes en acto.

A veces en cada persona se unen ambas características.

La Argentina es particular, pero no escapa a la condición humana en general.

Fue un grito conjunto.

¿Dónde estás, Loan?

¿Qué rayo malo se paró en la puerta de

tu sonrisa?

Caen los niños en pastizales sin senderos, en lagunas revulsivas a la infancia, en pasadizos.

El niño Lucio Dupuy, fue horadado por dos mujeres asesinas, macabras, filicidas.

Lo liquidaron entre endemoniados "placeres".

Cecilia Strzyzowski fue desaparecida entre descuartizamientos y encubrimientos en el Chaco.

Florencia Magalí Morales cayó demolida en una comisaría impune de San Luis.

Solange Musse no pudo ver a su padre en la pandemia cuando ya se moría y le amurallaron el último abrazo que no pudo tener.

La lista es muy conocida y es desconocida a la vez porque es inmensa.

Es que el silencio entierra más y más a víctimas sin voz.

Plegarias muertas por los muertos que no volverán.

¿O emiten una voz desde su tragedia? Fila de caídos en gestos de dolor irredentos.

Mientras tanto otros, corrompidos, ricos y triunfantes celebran desvanecimientos diversos de la Justicia.

Si hasta los Cuadernos de Centeno parecen disolverse en maniobras para volver a esconder el pérfido sistema de sobornos y regalías para la política mafio-

¿Dónde está la salida?

Tal vez exista alguna llave en el mensaje que los perdidos y los caídos lanzan ya mudos pero audibles desde el clamor sin palabras que gritan las violadas, desde el lamento de los abusados, desde el llanto de todos los apaleados, desde la locura inyectada por los criminales en todos los niños drogados, envueltos en las mortajas de la miseria y de la orfandad.

Quien quiera oir que oiga.



EL SEMÁFORO

**Guillermo Kellmer** gkellmer@clarin.com

**Robert Winnett** Editor británico.





### La tormenta del Washington Post

Actual editor adjunto en The Daily Telegraph (Gran Bretaña) lo habían elegido para asumir en The Washington Post. Pero varias investigaciones revelaron sus prácticas "poco éticas para la recopilación de información". Y decidió no asumir en el Post, cuyo dueño es el magnate Jeff Bezos.

**Luis Caputo** 

Ministro de Economía.

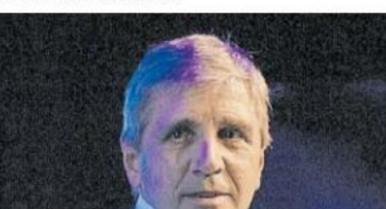

### Sin cambios con el dólar

Con un fuerte mensaje en las redes sociales negó que haya presiones del FMI para que se modifique la política cambiaria ("tenemos muy buena relación y avalan el tipo de cambio oficial"). Y también negó la posibilidad de una devaluación. Agregó que aún no se habló delpróximo acuerdo.

### Elián Larregina

Atleta.

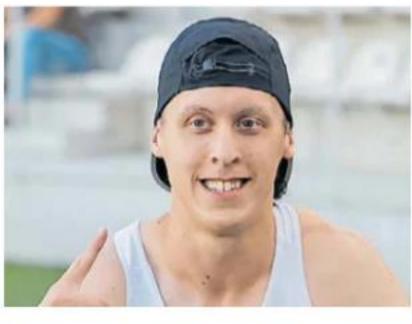

### Pasaje a París

En una notable actuación, ganó los 400 metros llanos del torneo de Madrid, delante de velocistas de primer nivel internacional. Con su marca de 44 segundos y 93 centésimas, batió su propio récord argentino en una de las especialidades más difíciles. Y consiguió la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de París. Tiene 24 años y es oriundo de Suipacha, Buenos Aires.



Sumario Sumario

# Sale la ley, entra Sturzenegger y mejor que no haya choque de planetas

DEL EDITOR

Ricardo Roa rroa@clarin.com



aís generoso si los hay. Semana laboral de dos días y eso que
tenemos la pobreza que supimos conseguir y hasta mesas
del hambre en la Catedral. Para
no decir otra cosa que es muy probable que
estemos pensando muchos: ¿desde cuándo tenemos desalineados tantos patitos?
La inflación, después del desparramo de
fin de gobierno y comienzos de gobierno,
retrocede, pero es sólo uno de los patitos. Y
tenemos tantos.

Ley de Bases. El gobierno la necesita para aplicarla a gobernar fundamentalmente la economía, pero también para mostrar que, raquítico de fuerzas legislativas, con las del Cielo y aflojando rigideces aunque no agresiones oratorias que fructificaron bien electoralmente, se las va arreglando con la política. Mientras Sturzenegger asoma la nariz para meterse a ministro, uno, que no es del área económica, surge como el Caputo político: Francos, semanas atrás medio eclipsado.

Antes de seguir con este asunto: Villarruel es otra figura que gana puntos entre la feligresía oficialista haciendo política, aunque sea montando a caballo en un homenaje a Güemes. Entre paréntesis: más que unos cuantos creen que a Milei no le cae bien que a Villarruel le vaya bien. Tal vez porque no le gusta que le vayan anotando reemplazo antes de tiempo.

El hecho concreto es que Bases y Reforma Fiscal están en Diputados y en sencillo, que no es simplificado, serían como proyectos distintos después del apaleamiento senatorial. ¿Qué se espera? Que Bases salga tal como salió de Senadores y que la Reforma Fiscal vuelva a ser la que se votó en Diputados. Quiere decir que repongan Ganancias y el nuevo piso para Bienes Personales.

Obvio: es de lo que más le importa al Gobierno. Ganancias es recaudación derecho viejo, restitución como antes de la maniobra electoral de Massa. Personales, indirecta, porque facilitaría el blanqueo que el gobierno tiene en mente, al que le calcula un ingreso de unos 1.900 millones de dólares. Esta es apuesta importante: Milei habla contra los impues-

### Milei habla contra los impuestos pero los mantiene. Se entiende fácil

tos, pero los pone o mantiene, pero no habla contra los ingresos fiscales. Se lo entiende fácil.

Se verá que es lo que pasa con esta parte, pero, mientras tanto, pasó esta otra, poco comentada por el barullo de aquélla. De la eventual reforma sindical quedó más bien nada: sigue el régimen de las obras sociales, que es la gran caja del sindicalismo, y siguen el de convenios colectivos y la inalterada personería gremial única, con lo cual manda un sindicato, que es el que ya manda. Los muchachos cegetistas, aliviados. Pero no todos.

Ocurre que no hay reforma gremial pero

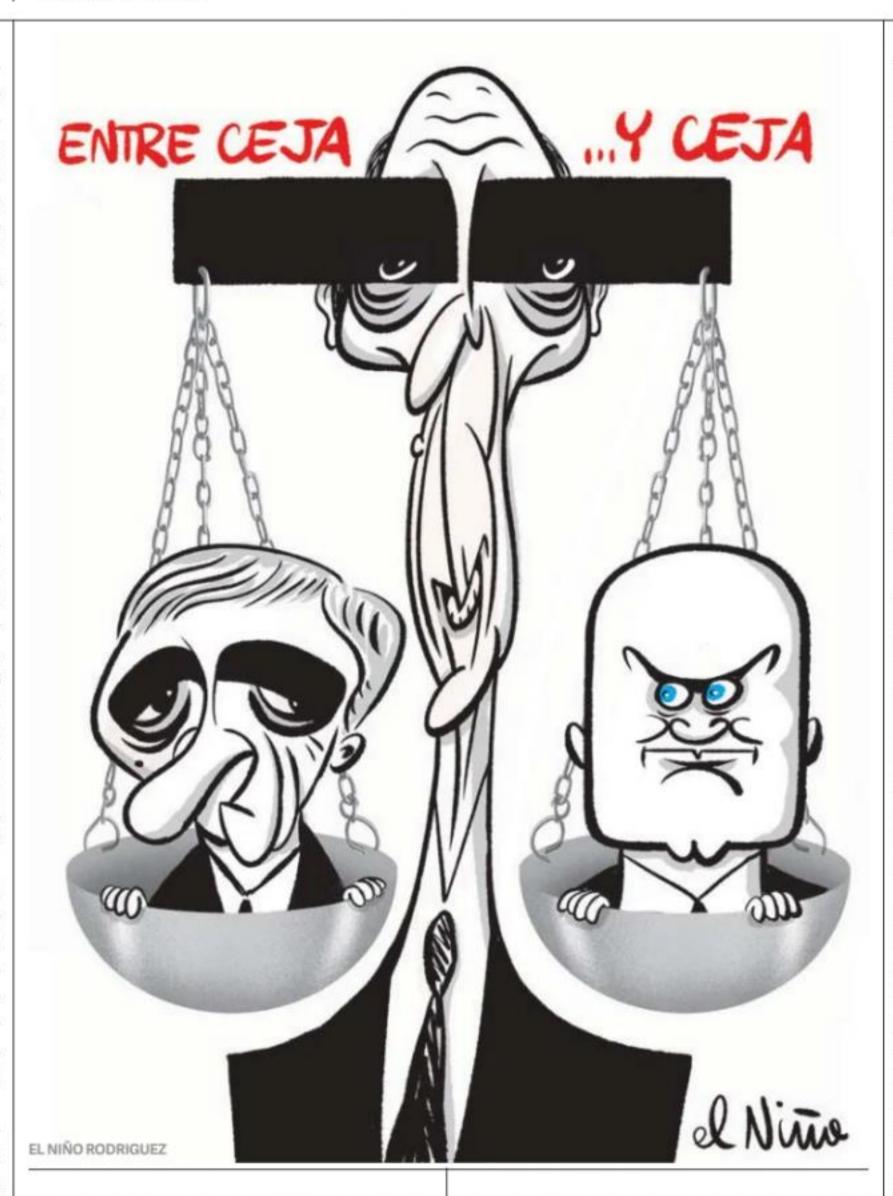

habrá alguna reforma laboral. Por ejemplo, y de vuelta en la ley por los senadores radicales, el castigo al apriete, ese tan aprovechado por el clan Moyano de los bloqueos (de paso: por esto los camioneros estuvieron en la Plaza de las Piedras el día de la votación en el Senado). Con este sistema violento, Moyano constru-yó su poder: no sólo bloqueó a los empresarios sino también a otros sindicatos para robarle afiliados. Quien no ve estas cosas es sólo porque no quiere verlas.

Los Kirchner supieron hacer uso de la prepotencia de los Moyano. En 2008 los mandaron a correr a los piquetes del campo. También Fernández y Massa, que en enero del 2023 los usaron para apretar a supermercados.

Otro cambio en la ley supone el fin., o al menos un recorte, a la industria del curro de abogados laborales y jueces multadores. Y otro, que el trabajador independiente pueda contratar colaboradores. Se puede añadir la expansión del sistema de cobertura al estilo que tiene la el gremio de la Construcción, con su, digamos, propio seguro de desempleo. Síntesis: no será mucho, a menos que se haga memoria y se considere que sí, es la mayor reforma desde la recuperación de la democracia.

Medio pariente de eso de que un vaso medio lleno también puede tenerse por un vaso medio vacío, se podría alegar que algo es algo, pero algo es nada frente a lo mucho que se necesita para enfilar algo de los patitos. Y se puede añadir al haber el RIGI, para impulsar inversiones por encima de los 200 millones. Diputados votó un régimen abierto y el Senado le metió sectores, dejando afuera a la agroindustria. ¿A propósito o apenas un error?

Del otro lado no se habla claro, pero este régimen está detrás del eslogan que ahora se canta en misas: la patria no se vende. Nada nuevo bajo el sol. Ya se vio hasta el Papa, con su Iglesia tan preocupada por los comedores, oponerse a la eventual privatización de Aerolíneas, eterna transportadora de déficits millonarios con sus secuelas que ya sabemos cuáles son.

Pero, poniendo un poco de realismo: ¿qué es más fácil? ¿Hablar de privatización o no privatización o conseguir compradores para ciertas calamidades? ¿Quién estaría interesado en el canal estatal que no sea para construir

ahí unas torres? Incluso con una Aerolíneas funcionando bien, sería complicado encontrarle novio. Como con el irracional asunto de confundir protesta con incendios, con las privatizaciones mejor hablar en serio. Hay empresas estatales que funcionan y otras que casi solo son agencias de empleo partidario.

Más hipocresía: eso de insistir en no fuimos nosotros sino infiltrados. Uno de los grandes éxitos del kirchnerismo fue instalar la excusa de no criminalizar la protesta social. ¿Cómo puede ser que no podamos establecer una diferencia clara y compartida entre hacer política con la palabra y hacer política con la violencia, como diría Cercas? Cascotear lo que venga, de paso incendiando autos y hasta bicicletas. Esa hipocresía tan difundida y duradera nos insulta y seguimos dejando que nos insulten.

Por último, Sturzenegger, autor de la ley Bases que se ha comprado el papel de custodio de la visión liberal y entrará al gabinete como si Milei quisiera querer pasar mensaje de pureza e intransigencia doctrinaria: negociamos, sí, pero seguimos en la nuestra. La idea de Milei es meterlo después de lograr la votación rápida de la ley. El resumen sería algo así: si queremos pasar la percepción de que avanzamos sin resignar nada sustancial, nos queda darle más protagonismo institucional a Sturzenegger.

Demasiado ruido para una incorporación al gabinete. Mantiene un larguísimo enfrentamiento, que nunca se cerró, con el mayor de los Caputo, quien pidió garantías de que no se meterá en su territorio. Santiago, el menor, dice que no quedaba otra: es una decisión de Milei tener a Sturzeneger como ministro, a cargo de las privatizaciones, mientras apuestan a que no haya choque de planetas y moleste lo menos posible.

Pareciera no haber nadie que piense estas cosas en el gobierno y vienen los líos. Por eso Milei pasó mensaje en una entrevista: el jefe soy yo, lo que es fácil de decir. A Milei parece gustarle meterse piedras en el zapato como si ya no las tuviera. Uno, Sturzenegger, puede insistir en los grandes principios teó-

# Sturzenegger llega para dar un mensaje de pureza liberal

ricos, pero el otro, Caputo, tiene que actuar con pragmatismo.

No por nada, aunque andemos mejorando, somos de los peores del mundo en, por ejemplo, inflación. Ahora acaba de llegar otro boletín de calificaciones que nos sigue anclando por ahí: según un instituto que sondea cómo es la competitividad de algo más de sesenta países, acabamos de perder el año pasado tres puestos, pasando a anteúltimos. Pero, como ignorando que el kirchnerismo ya no gobierna, la Venezuela de Maduro nos dio una mano: ganó el campeonato. El País CLARIN - SÁBADO 22 DEJUNIO DE 2024

# Violencia en el Congreso



Incidentes. Un grupo de manifestantes vuelca e incendia el 12 de junio un móvil de Cadena 3 frente al Congreso. EMMANUEL FERNÁNDEZ

# Ley Bases: para la jueza, "un grupo coordinado" de izquierda armó los incidentes

Servini procesó y ordenó la prisión preventiva de 5 de los 33 detenidos. El fiscal quiere investigar si, además, dirigentes K alentaron la violencia.

### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

La causa por los violentos incidentes en el Congreso durante la aprobación en el Senado de la ley Bases del 12 de junio pasado se debate entre si se direcciona a investigar a los imputados por ataques concretos a policías o si hubo un operativo coordinado entre dirigentes del kirchnerismo y la izquierda para impedir la sesión. Todo al margen de los grupos no violentos que fueron a ejercer su derecho a la protesta a la Plaza Dos Congresos.

Hasta esta semana, en medio de un duro debate político y luego de

presos políticos", la jueza federal María Servini indagó a los 33 detenidos por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Pero solo procesó y le aplicó la prisión preventiva, como reclamó el fiscal Carlos Stornelli, a cinco.

A los otros les dictó la falta de mérito, mientras pidió a la ciudadanía que acerquen a su juzgado fotos y filmaciones de los incidentes en que se quemó un móvil de la radio Cadena 3, bicicletas, se secuestró una granada de guerra y bombas molotov y se lastimó a 8 policías y se provocaron daños y gastos por 160 millones de pesos.

Por lo menos, dos de los cinco detenidos militan en el Movimiento

velaron a Clarín fuentes judiciales con acceso a la causa. Fuentes de izquierda afirmaron que serían del sector interno "MTR, Votamos Luchar".

Sin embargo, la jueza -que no delegó la investigación en el fiscalaún no ordenó medidas de pruebas para determinar hubo un complot para frenar la sesión del Senado. En un requerimiento de instrucción, Stornelli pidió investigar si hubo "un conjunto de acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada tendientes a iniciar la violencia contra las instituciones" democráticas e impedir la sesión del Senado.

El presidente Javier Milei fue

de golpe de Estado" y la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, consideró algunos de los actos de violencia como "terroristas".

La jueza Servini resolvió primero la situación procesal de los 33 detenidos, dejando detenidos solo a 5, luego de un fin de semana sin francos en su juzgado.

En su fallo, procesó, ordenó la preventiva y embargó en \$500 mil a Cristian Fernando Valiente a quien le encontraron la granada FMK 5 del año 2012 producida por Fabricaciones Militares. Lo hizo solo por los delitos de intimidación pública en concurso ideal con el de atentado contra la autoridad.

La misma medida tomó contra una marcha reclamando por "los Teresa Rodríguez (MTR), según re- más lejos y denunció "un intento Patricia Calarco Arrendondo a el orden democrático. Y a Roberto

### **EL ENCUANDRE LEGAL**

### Para el fiscal, se atentó contra la democracia

- El fiscal Stornelli utilizó varias calificaciones legales para pedir la prisión preventiva de los imputados.
- · Solicitó a la jueza aplicar los delitos previstos por los artículos 89 (lesiones), 183 (daños simples, como agravados, de conformidad con el art. 184 inc. 5), 186 (incendio o estrago), 189 bis (delitos contra la seguridad pública), 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones) y 213 bis (organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor).
- Pero también el 226 (delito contra los poderes públicos y el orden constitucional), 237 (atentado contra la autoridad-agravada conf. Art. 238 incs. 2 y 4), 239 (resistencia a la autoridad) y 241 (perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos), con el agravante del artículo 41, todos ellos del Código Penal.

quien le agregó el delito de incen-

dio intencional de bicicletas de la CABA. En su mochila se encontraron antiparras negra, un libro con la inscripción "satisfacción en la ESMA", stickers con la consigna: "la casa no anda en tren, no al DNU y a la ley Omnibus", un pañuelo verde con la inscripción "aborto legal para no morir", una botella de Bialcohol y textos varios del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). En los considerandos, la jueza escribió que Calarco se erigió "en un posible alzamiento contra el orden institucional y la vida democrática con el objeto de perturbar de manera temporal el libre ejercicio de las facultades constitucionales" del Congreso pero no la procesó por

ese delito como quería Stornelli. En cuanto a Facundo Ezequiel Gómez, también lo procesó por esos delitos con penas menores por haber arrojado piedras contra los policía y luego eludió el vallado en forma violenta y llamó al resto a hacerlo lo mismo antes de ser detenido por la policía.

Mientras que a David Oscar Sica le aplicó el delito de atentado contra la autoridad e intimidación pública por haber pateado y escupido a la mujer policía Romelia del Carmen Villafañe, provocándole un traumatismo en la pierna izquierda. También consideró que Sica podría haberse alzado contra

El País 5

María de la Cruz Gómez, quien vestía una camiseta de la selección de fútbol, también quedó con preventiva por intimidación pública por arrojar elementos contundentes a la policía y **prender fuego tachos de basura**.

Es decir, la jueza hasta ahora no los procesó por atentar contra la democracia, pero en sus considerandos dio por acreditada "una voluntad común, lejos de haber sido espontáneo que respondió a un acuerdo previo y coordinado dirigido a crear temor público y afecta el ánimo de los legisladores y frustrar la sesión" de la cámara de Senadores.

Para Servini, los primeros datos muestran que hubo un "grupo que tuvo un despliegue orgánico que concurrió a la plaza provista de armas, escudos, explosivos de factura casera, pirotecnia, mazas y martillos con los que destruyeron el espacio público y respondían a las directivas de ciertos líderes".

Hubo un primer intento violento al mediodía pero fue controlado, dice el fallo de la jueza. Sin embargo, a las 15 aproximadamente cuan-

# Dos de los cinco procesados militan en el Movimiento Teresa Rodríguez

do comenzó la sesión en el Senado un grupo "coordinado" lanzó una ofensiva para tratar de ingresar al Congreso y provocó un caos durante cuatro o cinco horas.

En paralelo, a las 16 el senador de Unión por la Patria, Eduardo "Wado" de Pedro denunció "represión" y pidió armar una comisión para salir a la calle, tal como informó Clarín y se cita en la causa. Y le sugirió que si quería salga solo a observar la situación rechazando su moción.

Mientras, debido al uso de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad, diputados K debieron ser sacados de la columna de la protesta. Eduardo Valdés, Luis Basterra y Juan Manuel Pedrini y trasladados al hospital Santa Lucía con irritación en sus ojos.

Además, Clarín informó que desde la propia interna de la CGT se multiplicaron las sospechas sobre la sugestiva actitud de la columna que lideró el camionero Pablo Moyano. Los cuestionamientos referían a la llamativa decisión del dirigente de retirarse de la protesta junto a los manifestantes de su gremio una hora antes de que estallara la violencia en el Congreso, pese a que frente a TV había prometido permanecer en el lugar todo el tiempo que se extendiera la sesión del Senado.Unos días antes la ex presidenta Cristina Kirchner habría llamado a dirigentes de la CGT para que se sumaran a la marcha

Un sector del Movimiento Teresa Rodríguez habría sido el que preparó los incidentes en el Congreso.

# MTR: de emblema piquetero de los 90, a grupos atomizados

María Teresa Rodríguez murió por un disparo en su cuello durante las protestas de desocupados y docentes en Cutral Có, Neuquén, el 12 de abril de 1997. La empleada doméstica de 25 años y tres hijos caminaba por la colectora de la ruta provincial número 17 que permanecía cortada cuando un efectivo de la policía provincial que nunca fue identificado la mató y la convirtió en un emblema de las víctimas de la violencia institucional y también de las agrupaciones piqueteras que en los años siguientes crecerían exponencialmente. Hubo una pueblada, pero el caso quedo impune.

El movimiento piquetero se multiplicó desde entonces en agrupaciones más cercanas a la izquierda o al peronismo.

Ricardo "Chacho" Berrozpe fue el fundador de la primera agrupación piquetera que adoptó el nombro del MTR: tuvo asiento en Mar de Plata y La Plata e importó de la experiencia en Cutral Có la metodología de los cortes que llevó a la ruta 88. Roberto "Negro" Martino le siguió los pasos en Florencio Varela y Antonio Bitto en la Capital.

Con los cortes y las protestas consiguieron los primeros bolsones de comida y los planes jefes y jefas de Hogar. En los años subsiguientes empezaron a tomar distancia y se fracturaron. Ninguno quiso abandonar el peso de su nombre: de allí nacieron el MTR Histórico, de Martino; el MTR 12 de abril, de Bitto; y el MTR Votamos Luchar y la agrupación Fogoneros, lideradas por Berrozpe hasta su muerte en 2018.

A esa agrupación pertenece la única mujer de los 5 detenidos que están presos y procesados por los incidentes fuera del Congreso durante la votación de la ley Bases en el Senado pertenecen al MTR Votamos Luchar. Se trata de Patricia Calarco Arredondo, de 39 años, marplatense, radicada en Lomas de Zamora y despedida del ministerio de Desarrollo Social en marzo. Está presa en Ezeiza, acusada de haber incendiado tachos de basura en las inmediaciones del Congreso.

Ninguno de los MTR "principales" tienen un anclaje partidario:



El móvil de Cadena 3. Encapuchados lo dan vuelta y lo queman.

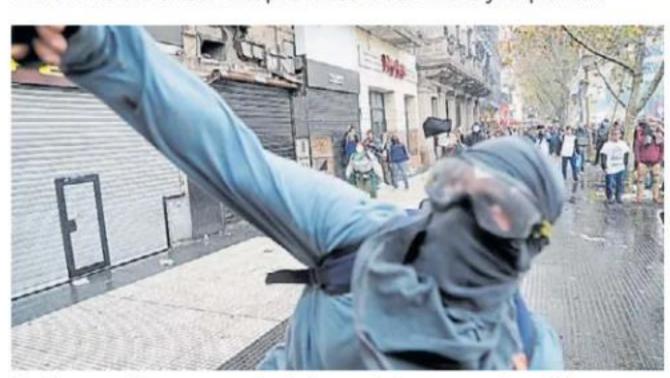

Antiparras. Otro encapuchado lanza piedras contra la policía.



Incedios. De bicicletas y otros elementos en la Plaza Dos Congresos.



de protesta contra la ley Bases. ■ les" tienen un anclaje partidario: Con máscara antigas. Una mujer usa una gomera contra la policía.

no se reconocen como el brazo piquetero de un partido político. En los últimos años coincidieron en el Frente de Unidad Piquetera que lideran el Polo Obrero, a cargo de Eduardo Belliboni -denunciado por el Gobierno- y Libres del Sur. Existen, además, otros dos MTR: el MTR CUBA (Coordinadora de Unidad Barrial) que lideraba hasta su fallecimiento Oscar "Pedro" Kuperman, vinculado al partido revolucionario marxista leninista, y el MTR por la Democracia directa. No es la primera vez que las diferentes facciones de los distintos MTR que no comparten orígenes ni geografías están vinculadas a incidentes de gravedad.

En 2022 el militante nacido en Venezuela Jaru Alexander Rodríguez Carrero del MTR Histórico fue detenido por lanzar piedras contra el despacho de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. Un año antes tres militantes de la misma vertiente fueron detenidos por entrar a la fuerza al ministerio de Desarrollo Social y realizar destrozos. Todos fueron liberados. El MTR Votamos Luchar volvió a salir a la calle el martes para protestar en Plaza de Mayo por las detenciones. "Abajo la ley bases", "Fuera Milei", Bullrich represora y asesina" son algunas de las consignas que multiplican por las redes. "Somos una herramienta política multisectorial que abona a la unidad de las luchas por el cambio social", se definen en su perfil de Instagram. En las últimas elecciones llamaron a no votar a ninguno de los candidatos y participaron de la movilización, donde murió de un infarto el ex miembro de las FAR Fernando Molares.

### **ESTIMACIÓN OFICIAL**

### Los destrozos y el despliegue policial costaron \$ 130 millones

El Ministerio de Seguridad envió la semana pasada al fiscal Stornelli los costos de los operativos realizados por cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para mantener el orden público en la Plaza del Congreso y sus adyacencias el 12 de junio. Si se computan los gastos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, se llega a la suma de: \$130.706.982. Eso incluye la suma de \$13.613.500 que la Policía Federal reportó en concepto de daños a sus vehículos y equipamiento.

A consecuencia de dichos acontecimientos, informó Bullrich, ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos y se registraron cuantiosos daños. El País CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024

# En Madrid, Milei fue premiado y volvió a criticar a Sánchez

Isabel Díaz Ayuso le dio la medalla de la Comunidad de Madrid. Él habló de "las porosas manos de los políticos", en referencia a la familia del español.

MADRID, CORRESPONSAL

### Marina Artusa

martusa@clarin.com

En Madrid, durante su discurso de agradecimiento por la medalla internacional que le otorgó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el presidente Javier Milei volvió a disparar contra el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Habló de "las manos porosas de los políticos". Y deslizó: "Quizá es la de un hermano, la de una pareja. Quien quiera entender que entienda".

Con estas palabras el presidente argentino aludió al hermano de Sánchez y a su esposa, ambos investigados por lajusticia española.

En plena Puerta del Sol de Madrid, el presidente Javier Milei se bajó del auto oficial delante de la Real Casa de Correos y saludó, con la mano en alto, a los argentinos que lo esperaban del otro lado del vallado. A su lado, su hermana Karina grababa con el celular la bienvenida a Milei, quien aterrizó en España ayer a la hora de la siesta.

Vestida de un celeste que recordaba al de la bandera argentina, Díaz Ayuso lo esperaba en la puerta de la antigua sede de Correos, donde hoy funciona el gobierno de la Comunidad de Madrid, para condecorarlo.

Milei llegó puntual, a las siete de la tarde, cuando la térmica del verano que acaba de comenzar en Europa superaba los 27 grados sobre el cemento de la Puerta del Sol. Lo acompañaban su hermana Karina y el embajador argentino en España, Roberto Bosch.

Con una bandera argentina, una española y otra de la Comunidad de Madrid de fondo, Milei se retrató junto a Díaz Ayuso. Y subieron al primer piso de la antigua sede de



Condecorado. Javier Milei junto a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Correos donde, media hora después, se asomaron al balcón.

Milei se refirió a Díaz Ayuso, en más de una oportunidad, como "presidente" y no "presidenta".

# Milei habló del "daño que causa el socialismo empobrecedor".

"Tal como señalaba la presidente, nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar: el daño que causa el socialismo", dijo Milei.

Lo calificó como "empobrecedor y violento". Repasó, como suele hacer en sus discursos, los índices inflacionarios y de pobreza que recibió cuando asumió la presidencia, y advirtió: "No dejen que el socialismo les arruine la vida".

Antes había tenido la palabra Isabel Díaz Ayuso. "Nos produce una profunda alegría esta visita y justo ahora cuando la nación argentina está resurgiendo con fuerza y se habla de ella por todas partes", dijo la presidenta madrileña.

La condecoración a Milei gene-

ró malestar en el gobierno de Pedro Sánchez, en tensión con el argentino desde que el mes pasado retiró definitivamente a su embajadora en Buenos Aires.

Fue luego de que, invitado a un acto de Vox en Madrid, Milei atacara al socialismo y aludiera a la esposa del jefe del gobierno español llamándola "corrupta".

La mujer de Sánchez está siendo investigada por un tribunal madrileño y por la Fiscalía europea por presunto tráfico de influencias, corrupción y prevaricación.

Varios ministros del gabinete de

Sánchez consideraron que la medalla que ayer recibió Javier Milei de manos de Díaz Ayuso es una provocación al gobierno. Y subrayaron que la presidenta autonómica se saltó un procedimiento legal al no haber notificado previamente que pensaba distinguir a Milei.

Díaz Ayuso argumentó la entrega de la distinción enfatizando en que Milei es un presidente legítimo que fue votado directamente por el pueblo argentino. Su alusión es una daga a Pedro Sánchez, quien en las elecciones generales de julio del año pasado salió segundo-detrás de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP-pero logró reunir el apoyo parlamentario necesario para formar gobierno.

"Actualmente viven en territorio madrileño 48 mil ciudadanos argentinos y 36 empresas de esa nacionalidad se ubican aquí", señaló la Comunidad de Madrid en un comunicado.

El presidente argentino estará en Madrid menos de 24 horas. Originalmente vino a una cena donde recibirá el premio anual que concede el instituto liberal Juan de Mariana. Y, a último momento, se sumó la condecoración que le entregó Díaz Ayuso, una medalla que también recibió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Milei no tiene agenda oficial con ningún miembro del gobierno de Pedro Sánchez. Intentó una audiencia con el rey Felipe VI pero el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a Clarín que no será posible. Porque toda la actividad internacional la compagina la Cancillería -incluida la de la Casa Realy porque el protocolo no consiente que el rey reciba a un mandatario extranjero sin que se haya reunido también con el jefe de gobierno

Afuera, cientos de argentinos se amontonaban desde las cinco de la tarde contra las vallas celestes con las que la Policía Nacional acordonó la puerta principal de la Real Casa de Correos. "Los argentinos de bien estamos con vos", decía una pancarta de la Asociación Liberales Argentinos en España que se creó a principios de mayo y cuyos fundadores consiguieron entradas para la Cena de la Libertad, en el Casino de Madrid, donde esperan poder saludar al presidente Milei.

# Protesta con mujeres desnudas y enormes conos de papas fritas

Luego de ser condecorado por Isabel Díaz Ayuso, Javier Milei fue ovacionado cuando apareció en el balcón de la Casa de Correos, pero también hubo protestas en su contra. Como en su anterior visita, hubo feministas semidesnudas que chocaron sus cuerpos contra las fuerzas policiales, argentinos resi-

ron su descontento con la presencia del Presidente, y hasta un hombre disfrazado de Conan, el perro insignia del libertario, y un cono gigante de papas fritas, comida a la que le tiene fobia.

Con el pecho descubierto, las militantes de la agrupación feminista Femen protagonizaron una pro-

da del presidente de Argentina, Javier Milei, a un acto para recoger un premio.

Fueron pocas -apenas tres según las fotos de agencias de noticiaspero ruidosas. Las activistas de este movimiento feminista corearon consignas contra el fascismo frente al Casino de Madrid, donde el dentes en España que desplega- testa momentos antes de la llega- presidente argentino recoge esta en movimiento. "Repudiamos su ron ayer. ■

noche hora local un premio del Instituto Juan de Mariana, una entidad liberal española. "Caviar y fascismo", se leía escrito en los pechos de las tres mujeres, mientras que en la espalda el mensaje era "la cena de los fascistas".

También hubo personas con un cono gigante de papas fritas, alimento que el presidente argentino odia. "Milei no eres bienvenido" decía de un lado. "Los premios de hambre", se podía leer del otro.

El cono de papas fritas formaba parte de la ingeniosa manera de protesta del colectivo argentinxs

visita justo después de las elecciones europeas, donde busca fortalecer los vínculos con las ultras derechas. Con la convicción fuerte en la cooperación internacional y en la salida colectiva frente a los discursos de odio", era su llamado a protestar, en el que también pidieron por la liberación de los detenidos en los disturbios durante el debate de la ley Bases en el Senado.

"La Patria no se vende", repetían militantes con pañuelos verdes en Madrid. "Un minuto de silencio, para Conan que está muerto", fue otro de los cánticos que se escucha-



# **HOY SÁBADO 22 DE JUNIO**



CARBÓN VEGETAL MAC FIRE, BOLSA X 4 KG. STOCK 20.000 Ú. COD. 561908



\$5499% KG.

PRECIO ANTERIOR: \$ 7849,90 VACIO DE NOVILLITO, STOCK 30.000 KG. COD. 47980-41390



PRECIO ANTERIOR: \$ 6199,90 TAPA DE ASADO DE NOVILLITO, STOCK 40.000 KG. COD. 47861-42300

PRECIO ANTERIOR: \$ 5799,90 ASADO DE NOVILLITO, STOCK 40.000 KG. COD. 47979-41387\*1 (NO DISPONIBLE EN SUC. 185 NEUQUÉN)









Asado y tapa de asado

de novillito





PRECIO ANTERIOR: \$ 1143,90 QUESO CREMOSO CREMÓN LA SERENÍSIMA, STOCK 1.000 KG. COD. 13507



PRECIO ANTERIOR: \$ 1525 HUEVO GRANDE BLANCO, CAJA X 6 U. STOCK 1,000 KG, COD, 22863



**SABORES COTO,** CAJA X 2 PLANCHAS STOCK 5.000 U. COD. 44267-88225-46991



PRECIO ANTERIOR: \$ 339 PAN FLAUTITA VARIOS TIPOS, STOCK 5.000 U. COD. 44657-12179-13235-44087-13291











Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



"MIX ALIMENTOS": OFERTAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE EL DÍA SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE Y EN COTO DIGITAL (COTODIGITAL. COM.AR). LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN COTO.COM.AR/LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDÚ 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".



# **DEL SÁBADO 22 AL MARTES 25**

**DE DESCUENTO** 

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 



**PAÑALES** 



Pampers PANTENE Ladysoft









**DE DESCUENTO** 

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 















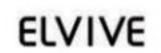







EN LEGUMBRES IIY ENCURTIDOS III

**DE DESCUENTO** 

# **EN PRODUCTOS** DE LAS SIGUIENTES **MARCAS**













































COMIDAS LISTAS

COTO

COPOS DE MAIZ/

**AVENA MULTISEMILLA/** 

SALSA LISTA X 340 G.

Gomes du Costa





pepsi

Swift



MOIN

4

ANADER

SALCHICHAS

BIBA



SALSAS



Dánica

MARGARINAS

RIVARA

POLENTA X 1 KG.



DE POLLO

citric

JUGOS REFRIGERADOS



Conaprole

**DULCE DE LECHE** 

Teatrical.

TEMPLE





























DESODORANTES/

SHAMPOO/

ACONDICIONADORES/ TRATAMIENTOS

























Blancaflor

HARINA INTEGRAL

















EN SNACKS"Y PAPAS CONGELADAS

**IGUAL** MARCA Y VARIEDAD

EN JUGOS EN POLVO Y GOLOSINAS<sup>®</sup>

# EN VINOS FINOS, **ESPUMANTES Y** CHAMPANAS

COMBINALOS COMO QUIERAS

TE REGALAMOS LA UNIDAD DE MENOR VALOR

**DE DESCUENTO** 

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 







Casalta



TAU



HELLMANNS

**ADEREZOS** 



JASERENISIMA

100% VEGETAL

DULCES SOLIDOS

RAZA

BSA. X 3 KG.



**KARINAT** 

FRUTAS CONGELADAS

Tregar

YOGUR EN POTE



Villa D'agri

RAVIOLES

HAULANI

WANNA V



NOT

MEAT PICADA





NOT

**Fron** 

HEREDER(

TOM



QUESO

RALLADO

artesano

**Ouilmes** 



FRANCISCANA

SAN IGNACIO

**DULCE DE LECHE** 

VACALIN

**DULCE DE LECHE** 







**LECHE EN POLVO** 

BAILEYS





















Havana

Club





LATAS

PALADIN





TOM







GORDONS









DOBLE

**PALITAS** 













SUAVIZANTES



Campanita











BUENAS SANTAS



Quilmes

0.0



STELLA ARTOIS

0.0









Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

El País CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024



Serio. El presidente Javier Milei se interiorizó de los manejos con fondos millonarios por parte del ex candidato kirchnerista Juan Grabois.

# Duro informe de la SIGEN sobre un fondo que manejó Grabois

Se trata de un presupuesto millonario con irregularidades en la administración del FISU. Caputo lo presentó en Gabinete. Desmanejos en la era kirchnerista.

### Ignacio Ortelli

iortelli@clarin.com

Javier Milei recibió un duro informe de la Sindicatura General de la Nación que expone serias irregularidades en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el fideicomiso que durante la gestión anterior manejó políticamente Juan Grabois.

El documento, aportado por el ministro de Economia, Luis "Toto" Caputo, en la última reunión de Gabinete, presentó un duro escenario de la gestión desarrollada en el área en los dos últimos períodos de la administración K, cuando la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, una militante del espacio de Grabois, administró fondos millonarios para urbanizar barrios vulnerables: sólo en 2023, unos 350 mil millones de pesos.

El balance que hace la auditoría es contundente: el texto de 46 páginas al que tuvo acceso Clarín y es manejado con mucho recelo en el oficialismo advierte que en el manejo del fideicomiso hubo "falta de un sistema integral de seguimiento v monitoreo". "debilidades en los procesos de contratación", "demo- tivas que no acreditaron fehacien-

ras generalizadas en los plazos de ejecución de obras" y "retrasos en las rendiciones de cuentas".

En cuanto a las debilidades en los procesos de contratación, el documento reseña que detectó "falta de documentación sustentatoria en los expedientes analizados", "Unidades Ejecutoras que no informan al Fideicomiso los proyectos de pliegos y de actos administrativos de manera previa a la aprobación de la adjudicación" de los trabajos.

# Solo en 2023, los fondos ascendieron a 350 mil millones de pesos.

Por otro lado, cuestiona que "no surge de los expedientes que se hayan aplicado los procedimientos previstos para la selección de beneficiarios y los controles que se debe llevar a cabo" y alerta que "no existen evidencias en los expedientes acerca del criterio de selección o asignación de obras a las cooperativas de trabajo o grupos asociativos de la economía popular".

"Se asignaron obras a coopera-

temente antecedentes de especialidad e idoneidad para el cumplimiento de la prestación requerida -en razón de su reciente constitución-contrariando lo establecido" y da cuenta de "adjudicaciones de proyectos a entidades cuya localización geográfica se encuentra a distancias considerables de las obras.

Sobre este punto, un informe de LN+ ya había denunciado discrecionalidad en el otorgamiento de obras a cooperativas radicadas en otras provincias a donde debían ejecutar los trabajos.

También halló "problemas en la adquisición de inmuebles".

A modo de ejemplo, sobre un universo de 65 cooperativas, la SI-GEN sostiene que "diez fueron inscriptas en un rubro afín a la construcción en el mismo año o posterior al que se le adjudicó una obra".

En ese sentido, también para dimensionar el hallazgo, el organismo menciona a la "Cooperativa de Provisión, Transformación, Industrialización, Consumo, y Comercialización Campesina", que recibió \$598.759.091 y fue inscripta bajo el rubro "dulces y mermeladas, carnes y hortalizas".

que es similar a lo que se encontró en buena parte de la administración pública y que redundó en denuncias penales. Pero lo novedoso en cuanto al FISU es que se trata de un área que hasta el momento no se había explorado, al menos con la profundidad que, como anticipó Clarín semanas atrás, una parte del oficialismo entendía debía realizarse.

"Le están mintiendo a Javier (Milei) y a Karina. En el FISU hicieron

# "Le están mintiendo al Presidente. En el FISU hicieron un desastre", decían en la Rosada.

un desastre, es increíble que no se haya denunciado nada", alertaban.

Es que, por el contrario, el titular del área, Sebastián Pareja, un hombre que trabaja para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el armado bonaerense de La Libertad Avanza, había reivindicado la administración del FISU de la gente de Grabois y a poco de asumir, y sin el margen de tiempo para analizar lo que había hereda-En rigor, en el Gobierno admiten do, se animó a decir que "en cada contra la gestión anterior. ■

congreso que se presenta, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promueve como un ejemplo el trabajo hecho en esa Secretaría". "Si no fue la única Secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo", señaló en febrero.

Días atrás, en una nota con Radio Rivadavia, volvió a reafirmarlo al hablar del relevamiento que, según dijo, encomendó tras asumir: "No estoy encontrando nada (para denunciar). De la documentación de la secretaría en la que yo estoy no hay evidencia que hayan destinado dinero a una obra que no está ó que desapareció", aseguró.

Para el sector del Gobierno que cuestionaba a Pareja era difícil de aceptar que no haya detectado "nada", cuando en la Justicia ya se tramitaban dos causas por obras inconclusas, en Mar del Plata y en Luján. En una, incluso, el fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, denunció a Grabois por "malversación de fondos públicos", entre otros delitos.

En medio de esto, como reveló Clarín, Pareja tampoco le permitió el ingreso a dos abogados "auditores" que, con el aval de Milei y Caputo, envió Pettovello para analizar documentación del FI-SU. El argumento que recibieron los representantes de Capital Humano fue curioso, teniendo en cuenta que se trata del mismo espacio político: "Si quieren entrar, tienen que presentar un poder por parte del Presidente 6 del ministro (Caputo)".

Otro dato que refuerza las sospechas sobre la pasividad de Pareja: el informe de la SIGEN se realizó en menos de los 60 días que le otorgó el artículo 3 del decreto 215/2024 que firmó Milei para desactivar los fideicomisos y que contemplaba una auditoría de cada uno.

Todo esto reavivó la discusión interna en el Gobierno. Es que es un tema que, como contó este diario, ya dividía aguas entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y Pareja. Ahora, Caputo se sumó a su compañera de Gabinete y consideró "intolerable" e "inadmisible", según pudo reconstruir este diario, que el funcionario que hoy está bajo su órbita -en abril se concretó el traspaso- no hubiera detectado anomalías. "El informe es lapidario", habría dicho, según interlocutores presentes en la reunión de Gabinete.

En Casa Rosada fueron un poco más allá y pusieron a Pareja en la mira, a pesar del buen vínculo que mantuvo hasta acá con Karina Milei.

"Nosotros nos vamos a guiar por el resultado de la auditoría", indicaron desde el entorno presidencial.

"Vamos a hacer lo que corresponda, para eso está el informe de la auditoría de la SIGEN", ampliaron. Por lo pronto, avanzarían con la presentación de una denuncia penal



# SOMMIER DE REGALO!

30% OFF\* + 12 CUOTAS SIN INTERÉS\*

Comprando colchones Beautyrest Black o Platinum<sup>1</sup>







**f** www.simmons.com.ar y en los simmons store del país.

Nuevos Store Córdoba: Paseo Jockey L.118 • Patio Olmos L.226/227.

Buenos Aires: Av. Santa Fe 2859 • Av. Juan bautista justo 5005 • Av. del Libertador 7502 • Av. Maipú 2430 • Av. Rivadavia 6812. Plaza Oeste: Av. Juan Manuel de Rosas L.1084 • Caballito: Av. Rivadavia 5108 L.303 • Portal Palermo: Av. Bullrich 345 L.1005.



PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 21/06/2024 AL 30/06/2024 EN LA TIENDA ONLINE WWW.SIMMONS.COM.AR Y EN LOCALES: SIMMONS CASA ADHERIDOS DE LA REP. ARGENTINA. (1) COMPRANDO UN COLCHON LINEA BEAUTYREST PLATINUM O BLACK TE REGALAMOS UN SOMMIER DE LA MISMA MEDIDA. SOBRE PRECIO DE LISTA \*30% DE DESCUENTO PARA PAGOS EN TARJETAS DE CREDITO EN 12 CUOTAS SIN INTERES\*\* C.F.T.E.A A CARGO DEL CLIENTE: 0%. CONSULTE CON LA ENTIDAD BANCARIA EMISORA DE LAS TARJETAS DE CREDITO VISA Y MASTERCARD ADHERIDAS, LAS BASES Y CONDICIONES GENERALES, ACTUALES Y VIGENTES. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES, REINTEGROS BANCARIOS O DESCUENTOS. EL COSTO DEL ENVÍO DENTRO DE UN RANGO DE DISTANCIA MENOR A 30 KM DEL LOCAL, SERÁ BONIFICADO EN LA VENTA MEDIANTE UN DESCUENTO DEL 99,99% SOBRE EL COD. FLETE ADMINISTRATIVO-GEN-GEN-SCF [000X000X01X00]. (EXCEPTO TIERRA DEL FUEGO). ORGANIZA. CUIT: 30-50062519-4. (IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO).

12 El País

# Crece el malestar por el congelamiento salarial en el Ejecutivo

Milei pidió que nadie se suba el salario como señal a la sociedad frente a la crisis. Muchos están pensando en dejar su cargo y buscan lugar en el Gobierno porteño.



Gabinete. Javier Milei y sus ministros se congelaron el sueldo, pero la inflación los deja retrasados.

### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Si bien **Javier Milei** reivindica **el congelamiento salarial** que dispuso para los altos funcionarios como un símbolo de "austeridad en

medio de la crisis", la decisión genera un inocultable malestar en un sector del Ejecutivo y, con una inflación acumulada en el año que roza el 72%, ya se registran casos de funcionarios que migran al gobierno de la Ciudad seducidos por sueldos que, en algunos casos, duplican a los que percibían hasta el momento.

Es el caso de una subsecretaria de Legal y Técnica que en los últimos días abandonó su cargo y regresó al escalafón del gobierno porteño donde había pedido licencia el último 10 de diciembre. Pero los casos, al parecer, se repiten en la administración nacional. Una funcionaria cercana al alcalde porteño **Jorge Macri**, en tanto, reconoció a este diario no tener ningún interés en desembarcar en Nación en caso de recibir una propuesta "porque los salarios son muy bajos respecto" a los de la administración porteña.

Se trata de un tema incómodo que, pasados los seis meses de administración libertaria, aún no tiene solución. Nadie sabe cuándo el Presidente autorizará un incremento salarial para directores, subsecretarios, secretarios y ministros. Algunos arriesgan que "recién a fin de año". Lo cierto es que el aumento en las dietas que se concedieron diputados y senadores hace pocos días no hizo otra cosa que hacer más evidente el malestar de los agentes del Ejecutivo que ver erosionados sus ingresos.

El costo del ajuste, de algún modo, también se siente en quienes no tienen un largo paso en la política o por una carrera profesional. Por eso no es extraño que algunos funcionarios marchen al gobierno porteño o bien regresen al ámbito privado.

La reciente reestructuración de la Jefatura de Gabinete, en tanto, produjo novedades sobre los ingresos de las máximas autoridades, que tienen rango de ministro.

De acuerdo a sendos pedidos de acceso a la información realizados por Clarín, José Rolandi, el vicejefe de gabinete ejecutivo cobra una "remuneración bruta mensual de \$ 3.584.006", que en el bolsillo ascendería a poco más de 2 millones y medio de pesos. Lo extraño del caso es que el funcionario, que trabajaba codo a codo con el malogrado Nicolás Posse pero era del riñón del propio Presidente, fue designado en el cargo el pasado 15 de diciembre con carácter ad honorem. En paralelo, había asumido como director de YPF.

Si bien en su visita al Senado del 8 de mayo pasado había negado cobrar unos \$70 millones como director de la petrolera de mayoría estatal, tal como lo había chicaneado días antes el diputado **Germán Martínez (UP)**, una respuesta de la Dirección de Administración y Gestión del Personal de Jefatura de Gabinete a este diario, en el marco del citado pedido de acceso a la información, genera suspicacias.

"Respecto a esta situación particular, corresponde aclarar que por R E - 2 0 2 4 - 5 8 1 3 9 7 9 1 - A P N - DAT#SLYT, documento obrante en las actuaciones administrativas de la citada designación, el señor José Rolandi renunció, a partir del 1° de junio de 2024, a los honorarios que pudieran corresponderle como Director Titular de YPF S.A". Esa fecha coincide con su asunción como vicejefe de gabinete de Guillermo Francos.

Dos días más tarde fue designado como "vicejefe de gabinete del Interior" **Lisandro Catalán**, mano derecha de Francos, en "carácter ad honorem". **Es que el exCorporación América percibe un salario como** 

## Los sueldos se retrasan frente a una inflación que ya está en el 72%.

director de Correo Argentino, una cifra que se estima superior a la que registraría por su actual cargo.

Una parte de los supuestos contratos truchos en Capital Humano, a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, que denunció la propia Sandra Pettovello también estaría vinculada al congelamiento salarial. Algunos funcionarios habrían cobrado cifras acorde a su pretensión sumando de a 2 o 3 contratos de presuntos empleados. Sí está confirmado que directores que no tenían designación oficial a más de 4 meses de iniciada su tarea, accedían a un convenio de OEI para poder contar con un ingreso máximo de \$1.200.000. ■





La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com











Amargo Terma Variedad • x 1,35 lt x lt: \$ 652



\$2.239

**VACIO CONGELADO X KG** 

\$6.89999

Aceite Cocinero Girasol Bt • x 1.5 lt x lt: \$ 1.493,32



\$1.16999

Arroz L/F Cañuelas Pq • x 500 gr x kg: \$ 2.339,97





\$59499

Mostaza Savora DP • x 250 gr x kg : \$ 2.379,97



\$2.22499

Alim Café Inst Arlistan Fr • x 100 gr x kg: \$ 22.249,84



15%

Jugo Pol Tang Variedad • x 18g/7g



Canuelas

Large Fine

\$**729** 99



\$1.24999

Galle Oreo Pandora Pq • x 182,5 gr x kg: \$ 6.868,08





\$99900

Leche Larga Vida x 1 lt x lt: \$ 999



\$64999

Salchicha M&K PqX6U • x 190 gr x kg: \$ 3.420,98



\$5.99999

Nuggets Croc Grangys Pollo x 1 kg



\$2.78499

Hamburguesa Swift CjX4U x kg: \$8.703,08



\$3.87999

Shamp/Acond Variedad • x 400ml x lt: \$ 9.699,97



\$4.19999

Papel Higiénico S/H Aro Blanco 18 Un • x 30 mt x mt: \$7,78



\$1.79999

Desinfectante Lysoform Variedad Ae x 380 ml x lt: \$ 4.736,82



\$399.999



Tv Crown Mustang 43 Smart Fhd







El País 14 CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024

# El embajador en Israel busca una residencia en Jerusalén

Axel Wahnish llegó al Estado hebreo esta semana. En su entorno afirman que "buscan opciones" para ver dónde vivir, incluso en Jerusalén.

### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

"El embajador Axel Wahnish asumió funciones en la Embajada Argentina ante el Estado de Israel y presentó copia de sus cartas credenciales ante las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel", informó este viernes el sitio web de la sede diplomática argentina ante el Estado hebreo. El texto está acompañado de una foto del representante de Javier Milei en Israel con el jefe de protocolo Gil Haskel, aunque en la reunión, se informó, también estuvo Jonathan Peled, vicecanciller israelí a cargo de América latina.

Wahnish, que en agosto le presentará sus cartas credenciales al presidente Isaac Herzog, está buscando además un lugar donde vivir con su familia. Y ese es un proceso que inquieta a muchos de sus pares en la diplomacia argentina.

Ocurre que, de acuerdo a lo que pudo saber Clarín con información de fuentes del gobierno argentino y también de Israel, el rabino, que también es guía espiritual de Milei, está buscando una casa en Jerusalén, lo que sería no solo profundamente disruptivo, sino también un incumplimiento de los compromisos de Wahnish y de la propia canciller Diana Mondino con el Senado, que le dio acuerdo bajo la promesa de que el Gobierno no trasladaría la representación argentina desde Tel Aviv hacia Jerusalén.

Para torcer la opinión de los senadores que no le querían aprobar su pliego como embajador, hubo una reunión entre Wahnish y el senador radical Martín Lousteau, en la que participaron también los se-



Presentación. Axel Wahnish mostró la copia de sus cartas credenciales como embajador en Israel.

nadores Guadalupe Tagliaferri y Maximiliano Abad. En ese encuentro, el religioso habría dicho que la Cancillería argentina desaconsejaba instalar la embajada en Jerusalén. Y un compromiso similar -

# Wahnish presentó copias de sus cartas credenciales como embajador

aunque no textual, ya que dijo que no haría nada que perjudique la política exterior de Argentina-firmó Mondino.

En los debates en la Comisión de Acuerdos del Senado, Lousteau

preguntó una y otra vez cómo perjudicaba al reclamo por la soberanía argentina sobre las Malvinas un eventual traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. Según los senadores, además de irritar a los palestinos -que reclaman a Jerusalén como una ciudad propia-y al mundo árabe y musulmán en medio de la guerra en la Franja de Gaza contra el grupo terrorista Hamas, una decisión así se opone a una resolución de las Naciones Unidas sobre esa ciudad.

Jerusalén tienen un estatus especial concedido por la resolución 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que rechazó una ley fundamental israelí de 1980 que había declarado a Jerusalén capi-

tal de Israel. En base a esa resolución, el organismo internacional, y por lo tanto sus miembros, entre ellos la Argentina, no reconocen a Jerusalén como capital.

Fue el presidente Javier Milei quien, para complacer a al premier israelí Benjamín Netanyahu, prometió mudar la embajada Argentina desde Tel Aviv -donde se encuentra desde 1949- a Jerusalén.

Los senadores estaban preocupados porque si la Argentina incumple una resolución de la ONU como esa, su reclamo sobre Malvinas, que también descansa sobre resoluciones de la ONU que obligan al Reino Unido a negociar, quedaría debilitado.

Por eso mismo, si el nuevo em-

bajador decide vivir en Jerusalén, incluso si las oficinas de la Embajada siguen en Tel Aviv, podría generarse un problema. Eso ocurre porque las residencias de los embajadores son consideradas sedes con inmunidades especiales igual que las embajadas. Tienen el mismo estatus diplomático. El lugar donde vive el embajador debe llevar bandera, placa y escudo, igual que la sede administrativa.

Cerca de Wahnish, que llegó esta semana con su mujer a cumplir las funciones de representante de la República Argentina ante Israel, negaron que la decisión esté tomada. Señalaron en su entorno que estuvieron viendo distintas opciones para la residencia, y no sólo en Jerusalén.

Clarín consultó en jefatura de Gabinete de la Cancillería por qué se había devuelto a sus propietarios la residencia que usaban los embajadores argentinos en Israel, y que hasta hace poco ocupó el encargado de negocios Francisco Troppepi, quien llegó allí luego de que fuera desplazado de la embajada el ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri, condenado por corrupción.

La casa está en la coqueta zona de Herzliya, un suburbio al norte de Tel Aviv y a una hora en tren de Jerusalén. Cerca de Wahnish señalaron que el alquiler de esa residencia era "muy caro" y que se la devolvió por eso. Tel Aviv es una de las ciudades más caras del mundo y los alquileres de las casas para ocho personas o más siempre fueron costosos.

Las fuentes de la Cancillería que conocen el episodio, que confirman que Wahnish pidió que le busquen posibles residencias en Jerusalén, se mostraron preocupados sobre lo que podría ocurrir si el embajador se instala en la ciudad santa y empieza a atender algunos asuntos diplomáticos desde allí.

La embajada argentina en Israel tiene registrados a unos 100.000 argentinos y residentes en ese país. La delegación soporta un intenso trabajo consultar y brinda asistencia de todo tipo a los argentinos residentes y los viajeros. Entre las primeras actividades que se puso al hombro Wahnish está la de recibir a los familiares de los argentinos secuestrados por Hamas en el salvaje ataque del 7 de octubre de 2023. ■

# Desbaratan una banda que desviaba dinero de empresas

Tras 3 meses de investigación la Administración Federal de Ingresos Públicos allanó 36 domicilios y desbarató una banda que se dedicaba a usar posnet truchos y empresas fantasmas para evadir impuestos. En total el desfalco de la organización fue de 2.000 millones de pesos que no ingresaron al Estado.

En el operativo, que se realizó iunto a la Justicia Penal Económica, se secuestró US\$ 1 millón que estaba guardado en bolsas y todo tipo de documentos, archivos y dispositivos digitales claves para la investigación.

Los domicilios allanados corres-

pondían a contribuyentes que estaban identificados como deudores relevantes, pero que tenían escasos movimientos bancarios. Usaban esa mascara con la finalidad de evadir el pago de tributos y desviar ingresos a través de empresas fantasmas.

tas, que son los investigados, utilizaban distintas sociedades comerciales (de rubros como la gastronomía o la indumentaria) que se iban reemplazando unas a otras para enmascarar a los verdaderos dueños ocultos que eran quienes llevaban adelante la explotación comercial.

Bajo la creación de empresas "cascaras" desarrollaban todo tipo de actividades comerciales generando deudas impositivas o previsionales para luego cambiar de razón social. En el medio ponían a

les traspasaban la nómina de trabajadores. La maniobra era compleja y se trataba de un desfalco al Estado.

La investigación la llevó adelante la Dirección General Impositiva que detectó un grupo de empresas y profesionales que operaban en conjunto. La finalidad de esta banda era ofrecer terminales de Posnet (para el cobro con tarjetas de crédito y débito) y cuentas bancarias de titularidad de sociedades apócrifas, que eran utilizadas por diferentes contribuyentes vincu-Los titulares reales de esas cuen- testaferros que eran insolventes y lados al rubro gastronómico. ■













Congreso Aapresid, el lugar donde se escribe el futuro del Agro

TODO ESTÁ CONECTADO



300 disertantes

7, 8 y 9 de agosto de 2024

**PATROCINIOS A** 

La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina















12 ejes

temáticos

































PATROCINIOS B



























































☐ AgriRed















PATROCINIOS C

El País CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024

# Máxima presión para que se acelere un juicio a Cristina

Es el de los casos por lavado de dinero Hotesur-Los Sauces. El fiscal insiste en sumar pruebas recolectadas en las causas Vialidad y la Ruta del Dinero K.



Otra nube en el horizonte. Cristina Kirchner, condenada por corrupta en el caso Vialidad, jugó en la Corte su ultima ficha para evitar otro juicio.

### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Mientras la Corte Suprema de Justicia debe resolver si confirma la decisión de que Cristina vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados en la causa Los Sauces-Hotesur, enfrentando acusaciones por presuntos hechos de corrupciónen esta ocasión junto a su hijo Máximo Kirchner- el fiscal general de juicio, Diego Velasco, pidió nuevamente al Tribunal que se impulsen varias medidas de prueba de cara al juicio oral y que se incorporen entrecruzamientos de llamadas y los chats del celular de José López. La ex presidenta y vicepresidenta acudió a la Corte para revertir la

sentencia de la Casación Federal. que ordenó hacer el juicio oral.

Mientras se aguarda la decisión de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el fiscal general de juicio -Diego Velasco- amplió una serie de medidas de prueba

# El fiscal Velasco quiere sumar los datos revelados en el celular de José López.

que considera deben ser incorporadas al expediente de cara al debate oral y público.

"Vengo a solicitar nuevamente (luego de una presentación similar del 22 de septiembre de 2023) no sólo la incorporación de las contestaciones que eventualmente fueran llegando al Tribunal, sino también a impulsar aquellas aún pendientes", señaló Velasco en el escrito al que accedió Clarín.

El representante del Ministerio Público Fiscal quiere incorporar pruebas ventiladas en otros expedientes que, a su criterio, se encuentran "fácticamente vinculadas a las maniobras investigadas".

El expediente unificado Los Sauces-Hotesur (que en la etapa de instrucción se investigaron por separado) indagó sobre una maniobra de lavado de activos en la que tanto la inmobiliaria Los Sauces como la firma hotelera Hotesur -ambas de la familia Kirchner-se habrían

utilizado como "pantallas societarias" para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez obtenía a través de la obra pública vial, y bajo este esquema a modo de retorno, regresaba al patrimonio de los Kirchner.

Por eso, el fiscal Velasco solicitó "todo cuanto surja del entrecruzamiento de llamados entre el teléfono" de Cristina Kirchner y sus allegados, "como también del teléfono del imputado Lázaro Báez".

Se trata de un informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDe-CO) en el marco de una causa residual vinculada a la Ruta del Dinero K, donde por decisión de la Casación la ex presidenta sigue bajo investigación por presunto lavado.

En ese expediente, el fiscal Guillermo Marijuan había ordenado un entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas entre el dueño del Grupo Austral y la vicepresidenta y sus principales colaboradores, entre octubre de 2010 y abril de 2013", que fue el lapso en el que el dueño del Grupo Austral logró lavar 55 millones de dólares.

Se estudió el cruce de llamadas entre 84 abonados telefónicos, divididos en dos grupos (el primero correspondiente a teléfonos vinculados a Cristina Fernández, incluidas sus líneas personales y las de sus secretarios privados y colaboradores, y el segundo, correspondiente a abonados atribuidos a Lázaro Báez), que "determinó la existencia de 372 comunicaciones entre sí".

El informe ofrece otro detalle: de esas comunicaciones, cuatro se registraron entre líneas a nombre de Cristina y teléfonos registrados como de Lázaro Báez. Velasco pidió que sean incorporadas al expediente Hotesur y Los Sauces.

Por otro lado, el fiscal pidió que

### En la Ruta del Dinero K se detectaron 372 llamados entre Báez y el entorno de Cristina.

el Tribunal sume los informes periciales de los dispositivos electrónicos de José López, -el ex secretario de Obras Públicas K.

Velasco considera que como "surgen comunicaciones con varios de los imputados de estas causas", se podría "analizar el contenido de las diversas comunicaciones que se han detectado desde y hacia esa línea y evaluar su vinculación con los hechos aquí ventilados".

El fiscal recordó que el celular de José López fue parte de los alegatos a de su par Diego Luciani en el juicio por el caso Vialidad, donde Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un grupo de ex funcionarios como López, terminaron condenados por el delito de administración fraudulenta.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la remisión del Informe elaborado por la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal sobre el celular de José López en la causa por enriquecimiento ilícito, donde el TOF1 terminó condenándolo.

DISFRUTÁ LOS MEJORES **BENEFICIOS** 



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR 7 8 6





# Caputo negó otra vez una devaluación y cambios en el dólar

Dijo que la suba mensual del 2% del tipo de cambio sigue y no empezó a negociarse el nuevo plan con el FMI.

Con un fuerte mensaje en las redes sociales, Luis Caputo salió a desmentir versiones que indicaban que el Fondo Monetario Internacional presiona para que haya un salto en la cotización del dólar exportador. El ministro de Economía aseguró que no habrá devaluación, que el Gobierno tiene "muy buena relación" con el Fondo Monetario Internacional y que el organismo avala el tipo de cambio oficial.

"Entre Economía y el Central somos un grupo chico, muy homogéneo, que se dedica esencialmente a tratar de resolver los desafíos heredados del mayor desastre económico de la historia de nuestro país y que habla muy poco con la prensa", destacó Caputo este viernes. Así se refirió al vínculo entre su ministerio y la entidad que preside **Santiago Bausili**, su socio en la consultora financiera Anker Latinoamérica

"Entiendo que eso no favorezca el trabajo del periodismo. Muchos periodistas serios lo entienden e informan lo que pueden chequear, algunos se molestan e inventan historias en represalia, y otros literalmente fabulan... Nosotros no podemos perder nuestro tiempo refutando cada una de estas mentiras", arremetió contra un sector de la prensa, sin identificarlo. "Sepan ustedes, que como ha sido siempre desde que asumimos, cuando haya algún cambio de política económica nosotros mismos lo informaremos, y que si decimos algo, lo cumplimos".

Los puntos que Caputo mencionó sobre la economía fueron:

 "No hay ninguna devaluación prevista".

- "El 80/20 se mantiene y el Fon-

do no tiene problema con esto (está en el comunicado porque viene de antes cuando estimábamos que le ley podía pasar en marzo)". El "dólar 80/20" se lo llama al tipo de cambio que se obtiene de valuar el 80% al dólar oficial y 20% al CCL para mejorar el tipo de cambio de las exportaciones. Eso es conocido como el dólar blend. En la semana habían surgido dudas por el informe del FMI pero Caputo lo ratificó ayer.

-"El crawl de 2% se mantiene también", dijo en relación a que el tipo de cambio sube 2% por mes.

-Por último, el ministro concluyó que "Aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el Fondo, con el cual mantenemos una muy buena relación".

La semana pasada, por primera vez en la era Milei, el Banco Central terminó con un saldo neutro por sus intervenciones en el MULC y el viernes el Central cerró con un rojo diario de- US\$ 137 millones. En el mercado empiezan a ver que para que la autoridad monetaria vuelva a comprar dólares, un aumento del tipo de cambio facilitaría la tarea si pretende aumentar las reservas.

Una solución sería terminar con el dólar blend de manera que los dólares que quedan en el mercado financiero (CCL) queden en el MULC. Pero desde el ministerio de Economía se apuraron a desmentir el final del "dólar blend". "Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili, que en caso que se apruebe la ley Bases, la baja del impuesto país NO viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80/20 actual ni el crawling de 2%", destacó Caputo hace 10 días atrás también. ■



Segunda vez en 10 días. Luis Caputo volvió ayer a negar que el dólar vaya a sufrir una suba.



El crawl de 2% se mantiene y aún no hemos negociado las negociaciones del próximo acuerdo con el Fondo con quien hay muy buena relación".



No hay ninguna devaluación prevista. El 80/20 se mantiene y el Fondo no tiene problema con esto, quedó en el reporte porque venía de antes".



Cuando haya algún cambio de política económica nosotros mismos lo informaremos y si decimos algo lo cumplimos".



18° CAMPAÑA NACIONAL DE RECAUDACIÓN DE MEDICAMENTOS

# SUMATE A UNA ACCIÓN CON EFECTO PROLONGADO











18 El País

# Dólar: se perdió el 83% de la ganancia pos devaluación de Milei de diciembre

Ocurrió una fuerte desde principio de año y cálculos privados hablan que el dólar debería estar en \$ 1.150.

### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

La economía argentina sigue perdiendo competitividad frente a sus principales socios comerciales (Brasil, China, Estados Unidos y la Unión Europea), a medida que la inflación -pese a su enorme desaceleración-continúa ganándole al aumento del 2% mensual en el dólar oficial -"crawling peg"-. Desde la devaluación de diciembre, el peso ya cedió un 83,5% de esa ganancia competitiva, lo que genera múltiples dudas sobre la sostenibilidad del plan económico de Javier Milei y Luis Caputo según muestra el desempeño del riesgo país en las últimas semanas.

En otras palabras: el tipo de cambio, progresivamente, deja de ser beneficioso para que los exportadores como las cerealeras liquiden sus dólares al Banco Central

# El agro liquidó US\$ 121 millones promedio diario en junio.

(BCRA); incentiva a tomar importaciones baratas -matizado por la recesión, que deprimió la demanda interna, y el enorme stock del que se armaron las empresas el año pasado-; e impide que se acelere el ritmo de acumulación de reservas internacionales, una meta clave en el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre la base del staff report que los técnicos del organismo le presentaron al Directorio y publicaron esta semana, la consultora Equilibra, de Martín Rapetti, interpretó que el tipo de cambio de equilibrio a fines de mayo equivalía a \$ 1.150 por dólar según los cálculos del FMI.

Un salto en el tipo de cambio oficial, entienden los expertos, sería inevitable para sostener los objetivos de crecimiento económico del 5%, superávit de cuenta corriente equivalente al 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y salida primero de los tipos de cambio múltiples -eliminación del dólar blend 80% oficial y 20% al CCL-, luego baja del impuesto PAIS y por último, aper-

### tura del cepo.

Claro que el efecto inmediato negativo será el **rebote de la inflación**, por eso el Gobierno no quiere liberar los controles hasta sumar la suficiente cantidad de reservas que permitan resistir una corrida y una aceleración considerable de la variación de precios.

Ante estas especulaciones y rumores que circulan e inquietan al mercado, el ministro de Economía, Luis Caputo, repitió ayer en la red social X (ex Twitter) que "no hay ninguna devaluación prevista, el 80/20 se mantiene y el Fondo no tiene problema con esto, y el crawl de 2% se mantiene también". Detrás de este plan está la idea de que hay equilibrio por los superávits en lo fiscal y comercial (ver más aparte en la página 17).

LA CIFRA

1.150

pesos sería el tipo de cambio de equilibrio según la consultora Equilibra en base al staff report.

15.000

millones de dólares es lo que el campo todavía tendría por liquidar dice la consultora Vectorial. Con todo, el BCRA habrá acumulado hasta fin de este mes unos US\$ 10.900 millones en las reservas netas desde que Milei asumió como presidente -ayudado por un crecimiento de la deuda comercial con importadores- y perdería US\$ 2.200 millones entre julio y septiembre, principalmente por pagos de energía.

Mientras tanto, el sector agropecuario liquidó en junio un promedio de US\$ 121 millones diarios, de acuerdo a los datos de Vectorial, en línea con años anteriores (excepto el 2023 de sequía). Sin embargo, el campo todavía tiene por liquidar unos US\$ 15.000 millones a la espera de que baje la brecha o mejoren las condiciones de precios.

Según advierten expertos, el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) al 14 de junio está solo un 8,7% por encima del que había al 7 de diciembre de 2023.

La semana anterior el organismo dio luz verde a la octava revisión del programa de Acuerdo de Facilidades Extendidas entre la Argentina y el FMI y se liberó un desembolso de alrededor de US\$ 800 millones. Eso siguió de un encuentro personal entre el Presidente Javier Milei y la número uno del organismo, Kristalina Georgieva en la cumbre del G-7 en Italia, donde mantuvieron una reunión bilateral.





# Premios PYME 2024

# Jurado de Honor



GASTÓN BOURDIEU Director Banco Galicia



**HÉCTOR ARANDA**Ceo de AGEA S.A.



ARIEL
URCOLA
Director Educación
Ejecutiva & Continua
Universidad de San Andrés



MARÍA JULIA BEARZI Directora Ejecutiva de Endeavor Argentina



ALFREDO GONZÁLEZ Presidente de CAME



SUSANA BALBO Fundadora y Enóloga de Susana Balbo Wines



MARTÍN BERARDI Presidente de Ternium Argentina

Postulate >>> premiospyme.com.ar







# ESPECIAL COCINA





RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PASTELERÍA EN CASA (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



549999

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

PASTELERÍA FÁCIL (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$100,10

GRANDES RECETAS PARA HACER VIANDAS (\*1) GRANDES RECETAS PARA HACER VIANDAS (\*1)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PIZZA, EMPANADAS Y TARTAS [\*1]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$50,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PIZZA, EMPANADAS Y TARTAS [\*1]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$50,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PASTELERÍA EN CASA [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

COCINA CASERA [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PASTELERÍA FÁCIL (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$100,10

# ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

FERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 01/06/24 AL 30/06/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 1000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*1) ORIGEN NACIONAL, (\*2) ORIGEN CHINO.

El País 20 CLARIN - SÁBADO 22 DEJUNIO DE 2024

# Para reanimar el consumo, los súper refuerzan promociones

A los descuentos, se suman nuevos acuerdos con bancos y fintech, y más cuotas sin interés. Qué descuentos siguen vigentes en lo que resta del mes.

Agustina Devincenzi

adevincenzi@clarin.com

Pese a la desaceleración de la inflación en mayo, la venta de supermercados no repunta y las cadenas refuerzan las ofertas. El mes pasado, el sector sufrió una caída del 10% frente a mayo de 2023 en unidades vendidas en las grandes cadenas y del 9,5% en los autoservicios. Si se compara contra abril, la contracción siguió y fue del 2%, según la consultora Scentia.

Abril fue incluso peor. De acuerdo a la última 'encuesta de supermercados' del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de ventas a precios constantes ese mes mostró una caída interanual mayor a la de marzo, con un desplome del 17,6% versus abril de 2023. Comparado a marzo, la retracción fue del 3,3%. Y en el acumulado enero-abril, las ventas están un 13% abajo respecto de igual periodo de 2023.

La facturación tampoco le pudo ganar a la inflación. En abril, los ingresos de los supermercados totalizaron \$1.335.105 millones, un aumento del 246% interanual versus un avance del 289,4% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre abril de 2023 y abril de 2024. El ticket promedio fue \$17.564.

En este contexto, en el que el consumo aún está lejos de recuperarse, las principales cadenas reforzaron las promociones para lo que queda del mes con mayores descuentos y nuevos acuerdos con bancos y billeteras para ofrecer más cuotas



Góndolas sufrientes. Los consumidores ajustan los gastos y miran qué prómo está vigente.

sin interés, una estrategia clave para captar y fidelizar a los clientes.

Las principales compañías del rubro entienden que la financiación es crucial. Según el Indec, casi el 75% de las compras se abonan con tarjeta. Las de crédito son el medio de pago favorito, con un protagonismo del 43,6% en el total de las transacciones y un crecimiento del 304% interanual a partir de la ampliación de las cuotas. Las de dé-

bito ocupan el segundo lugar, con un 30,7% de representación en el volumen total y una suba del 238,8% interanual.

Desde Coto señalaron que salieron "muy fuerte con descuentos y promos de todo tipo". Tiene cinco días a la semana de ofertas, con más de 20.000 productos rebajados, casi el 50% de las referencias de un híper. Además, los viernes ofrece 30% de descuento con Modo con 15 bancos. Ahora, es acumulable con sus propias promociones y con algunas entidades acordó 3 cuotas sin interés. Además, hay ofertas con Comunidad Coto sin topes.

Carrefour lanzó, hasta el miércoles 26, su 'Festival de ofertas', con descuentos en una unidad, la segunda al 50% y 3x2 en productos de almacén, bebidas, limpieza, higiene, carnicería, congelados, textil y electro. Con Tarjeta Carrefour Crédito, se accede a beneficios en marcas seleccionadas.

Los miércoles, pagando con Modo, hay 30% off con Banco Nación, 20% con tarjeta de crédito de Banco Macro y 15% con débito o crédito de Banco Patagonia. Los jueves hay 25% con Modo de BBVA y los viernes 25% con Modo de Santander.

Hasta fin de mes, mayores de 60 o quienes reciban algún beneficio de Anses tienen 10% off en su compra con un tope mensual de \$ 15.000 de lunes a viernes. Y los martes, con Tarjeta Mi Carrefour Crédito hay 15% de descuento en la compra sin tope y 10% con Mi Carrefour Prepaga.

Hasta el miércoles 26 también, Jumbo ofrece 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en electrodomésticos, categoría que en lo que va de 2024 bajó fuerte sus ventas. Se consiguen heladeras, freezers, lavarropas, lavasecarropas, secarropas, lavavajillas, microondas, cocinas, hornos anafes, termotanques, calefones y aires acondicionados. Con Tarjeta Cencosud, la rebaja es de 25%. Además, en televisores led y celulares, hay 10% off y 12 cuotas sin interés hasta la misma fecha.

Alianza de Dia con las billeteras virtuales

En tanto, Día también lanzó una campaña agresiva con promos exclusivas en sus tiendas, 3 cuotas sin interés todos los lunes y miér-

### La facturación creció mucho menos que la inflación interanual

coles de junio y con el Plan Z de Naranja, y entre 20% y 30% off en compras online y por la app con distintos bancos y billeteras como Ualá y Prex.

Además, ofrece 4x3 en artículos seleccionados y reforzó su programa de fidelización ClubDia con cupones de descuento en todos los rubros y personalizados que se basan en el historial de compra de cada cliente.■

# Caen las ventas: los productos que la gente tachó de su lista

Natalia Muscatelli

nmuscatelli@clarin.com

En mayo, el consumo masivo cayó 10% a nivel interanual y acumula una merma del 7,8% en el último año, de acuerdo al relevamiento que elabora la consultora Scentia.

"Se mantiene el escenario de retracción, algo más desacelerado que abril, cuando la caída habia trepado al 13,8%", consignó la consultora. Sobre las ventas de mayo, el

informe de Scentia destaca que el comportamiento entre canales fue muy parecido a partir de una contracción de 10,5% en supermercados y 9,5% en negocios de barrio. Según cuenta Osvaldo del Río, analista de la consultora, "no es menor la base con la que se compara cada uno, dado que los supermercados estaban con un alza del 7,8% el año pasado, mientras que los autoservicios caían más de 12% en el mismo periodo".

ción de los supermercados en las distintas zonas del país. En cambio, sí la hay en los autoservicios, con un impacto negativo mucho más fuerte en el Interior.

Todas las canastas mostraron resultados negativos en ambos canales y se mantiene el proceso de desaceleración del precio promedio ponderado, ya por debajo del 300% interanual.

De acuerdo con el sondeo, la gente está recortando más cierto tipo más afectada por el nuevo derrumbe en el consumo es la de alimentos perecederos, que tuvo una merma del 20,5% interanual. Aquí entran productos como fiambres, hamburguesas, congelados, salchichas y huevos, entre otros.

De cerca le siguieron las bebidas, que tuvieron un retroceso del 19,1% interanual en su variante con alcohol, mientras que las sin alcohol se derrumbaron un 18,3%. En tanto que los productos de higiene y cosmética, limpieza y los impulsivos, entre los que están las golosinas y snacks, registraron una caída en sus ventas de entre 12% y 14%.

Las categorías con menor impacto en la caída fueron los alimentos de desayuno y merienda (-6,5%) y No hay casi diferencia en la situa- de productos. Por caso, la categoría el rubro alimentación en general (- sultoras económicas , señaló. ■

1,2%), que incluye a los productos más básicos. Acerca de la desaceleración que pudo notarse en las ventas respecto de lo ocurrido en abril, en las grandes cadenas de retail señalan que las ventas están en el nivel del mes pasado y sin expectativas de que la situación cambie en el corto plazo. "El poder adquisitivo de la gente aún no mejoró, con lo cual no esperamos grandes cambios al menos hasta fin de año", comentó una fuente supermercadista. También según del Río, "de haber alguna mejora, será hacia fin de año, pero eso no modificará el cierre del 2024, que vemos negativo entre un 7% y un 8% respecto del 2023, a partir de pronósticos que con nuestros datos hacen las con-

# MARIEMA





MARÍA FERNANDA CALLEJÓN



**CHINO LEUNIS** 

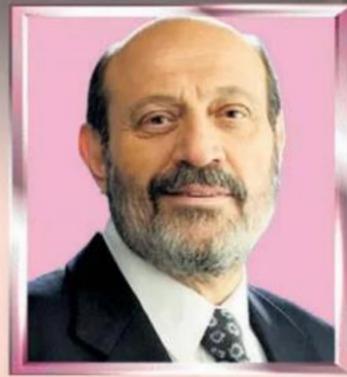

ALFREDO LEUCO



NOELIA MARZOL



ESTANOCHE 21:30

















22 El País

# Principales indicadores



DÓLAR CCL Contado con liqui, Bolsa de Comercio



RIESGO PAÍS Indice EMBI, en puntos básicos



MERVAL US\$ Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares por barril



SOJA Chicago, en dólares por tonelada

### PERÚ VOLVERÁ A CRECER ESTE AÑO

La proyección de crecimiento del PIB de Perú subió a 3,1% para el cierre de 2024, favorecido por el alza de 20,2% en el sector de pesca, anunció ayer el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde. El pronóstico creció ligeramente respecto al 3,0% previo.

# Las empresas están tomando más deuda en dólares, a tasas más bajas

Las colocaciones en esa moneda subieron 85% en los últimos 12 meses, según un informe de PwC. En mayo se realizaron 25 colocaciones de ON.



Los más activos. El sector petrolero se destacó con las emisiones de deuda de YPF y Pampa.

Las empresas que recurren al mercado de capitales para financiarse, mediante la emisión de bonos corporativos (llamados Obligaciones Negociables), están inclinándose por endeudarse en dólares, a tasas que rondan 6,5% para grandes compañías, según un relevamiento que realizó PwC. En mayo, se emitieron 25 Obligaciones Negociables (ON) por un total que, traducido a pesos, alcanzó los \$ 425.723 millones, "lo que en términos de volumen implica un incremento del 40% con respecto al mes anterior y se ubica por encima del volumen promedio de los últimos 12 meses", indica el trabajo. "El impulso en la cantidad de colocaciones de ON vino dado principalmente por las licitaciones del Régimen General en dólares, las cuales registraron un incremento del 85% con respecto al promedio de los últimos 12 meses", explicó Juan Tripier, director de PwC Argentina de la práctica de Deals. Por su parte, las colocaciones en pesos también contribuyeron al aumento del volumen de emisiones, presentando un incremento del 50% tanto con respecto al mes anterior como en comparación al promedio de los últimos 12 meses", agregó.

"En el segmento pesos, el BCRA

continuó con su política de recorte de tasas, lo que debería tender a favorecer las colocaciones de deuda en dicha moneda, particularmente las emisiones del Régimen PYME. Aunque en mayo estas licitaciones mostraron un retroceso, creemos que se trata de una ventana de oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas puedan financiar su negocio a tasas competitivas -tasas reales negativas - en el mercado de capitales", agregó Tripier.

De "dollar linked" a "hard dollar"
Por su parte, en el segmento dólares, el analista cree que la perspectiva de unificación cambiaria en el
corto y mediano plazo continúa favoreciendo la tendencia actual en
la que las deudas está rotando desde instrumentos atados al dólar
(dollar linked) a los denominados
hard dollar (en dólar billete o MEP),
tal como se viene observando desde enero de este año.

Si se consolida la tendencia de baja del riesgo país y se logra ir normalizando la macroeconómica, "es de esperarse un mayor volumen emisiones en hard dollar, así como un aumento de emisiones internacionales, tales como las de YPF y PAE en enero y abril pasados, respectivamente", agregó. Sin embargo, la **suba del riesgo país** que se viene dando en mayo y también en junio, podría desalentar esa tendencia.

Hacia adelante, también se aguarda que las tasas sigan un camino descendente, a raíz de la alta demanda.

En promedio, la tasa actual ronda el 6,4%. Sin embargo, hay una gran disparidad entre empresas: mientras que Pampa e YPF consiguieron tasas de 6%, Generación Mediterránea colocó a 12,50%. ■

# El riesgo país llegó a 1.420 y siguen cayendo los bonos y acciones

En medio del feriado extra largo, los activos argentinos siguen cayendo fuerte en Estados Unidos. Esto hace que **el riesgo país escala**ra ayer a 1.420 puntos básicos. Un indicador que refleja el clima de nerviosismo de los últimos días.

Este indicador que realiza diariamente JP Morgan mide el sobre costo de la deuda argentina en re-0,5% en esta rueda.

lación al rendimiento del Tesoro de Estados Unidos. Hace dos meses el riesgo país bajó a **1.148 puntos básicos**, el nivel más bajo en lo que va de la gestión de Javier Milei.

La suba del riesgo país refleja una nueva caída de los bonos argentinos, que **retrocedieron entre 0,3% y 0.5%** en esta rueda Del lado de las acciones, en una jornada con una leve suba del Dow Jones en torno al 0,04%, los ADR quedaron todos en rojo. Tal como ocurrió ayer, cuando las pérdidas superaron el 8%, la peor parte la llevan los bancos, con bajas de hasta 4% para el Banco Galicia. Le siguen el Supervielle con 3,9% y el Macro y el BBVA con 3,2%.

El dólar cripto se mantuvo este viernes en \$1.300, el mismo precio al que cerró el blue el miércoles pasado, el último día de actividad en una semana corta.

Los activos argentinos se habían recuperado hace dos semanas después de la aprobación por el senado de la Ley bases. Pero en los últimos días los bonos presentaron leves bajas y acumulan en lo que va junio retrocesos en torno al 2%. En cambio, las acciones promedian caídas del 10%.

De este modo **se interrumpió el** demand **proceso de recuperación de los ac tivos argentinos** que venían suzarse.■

biendo con ímpetu desde el cambio de gobierno con incrementos de hasta 100% en la cotización del ADR del banco Macro y del 50% en el bono AL30.

Uno de los temas que preocupa a los inversores es la dificultad que exhibe el Banco Central para acumular reservas. En lo que va de junio solo pudo sumar compras por US\$ 25 millones, en medio de la menor oferta por parte de los exportadores, disconformes con el tipo de cambio actual y una mayor demanda por el pago de las importaciones que empiezan a normalizarse.



# CELULARES...; AFUERA!

Cada vez son más los países que prohíben el uso de los móviles en las aulas. Es porque influyen negativamente en la conducta y el rendimiento académico. Qué dicen los máximos especialistas.



### Además:

- Circuitos a medida para disfrutar el Norte argentino en las vacaciones de invierno.
- Todo para palpitar el tramo decisivo de Gran Hermano 2024.



El País CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024 24

# 1° de mayo, 12 de junio y 1° de julio de 1974 • Tres fechas para el largo adiós del líder

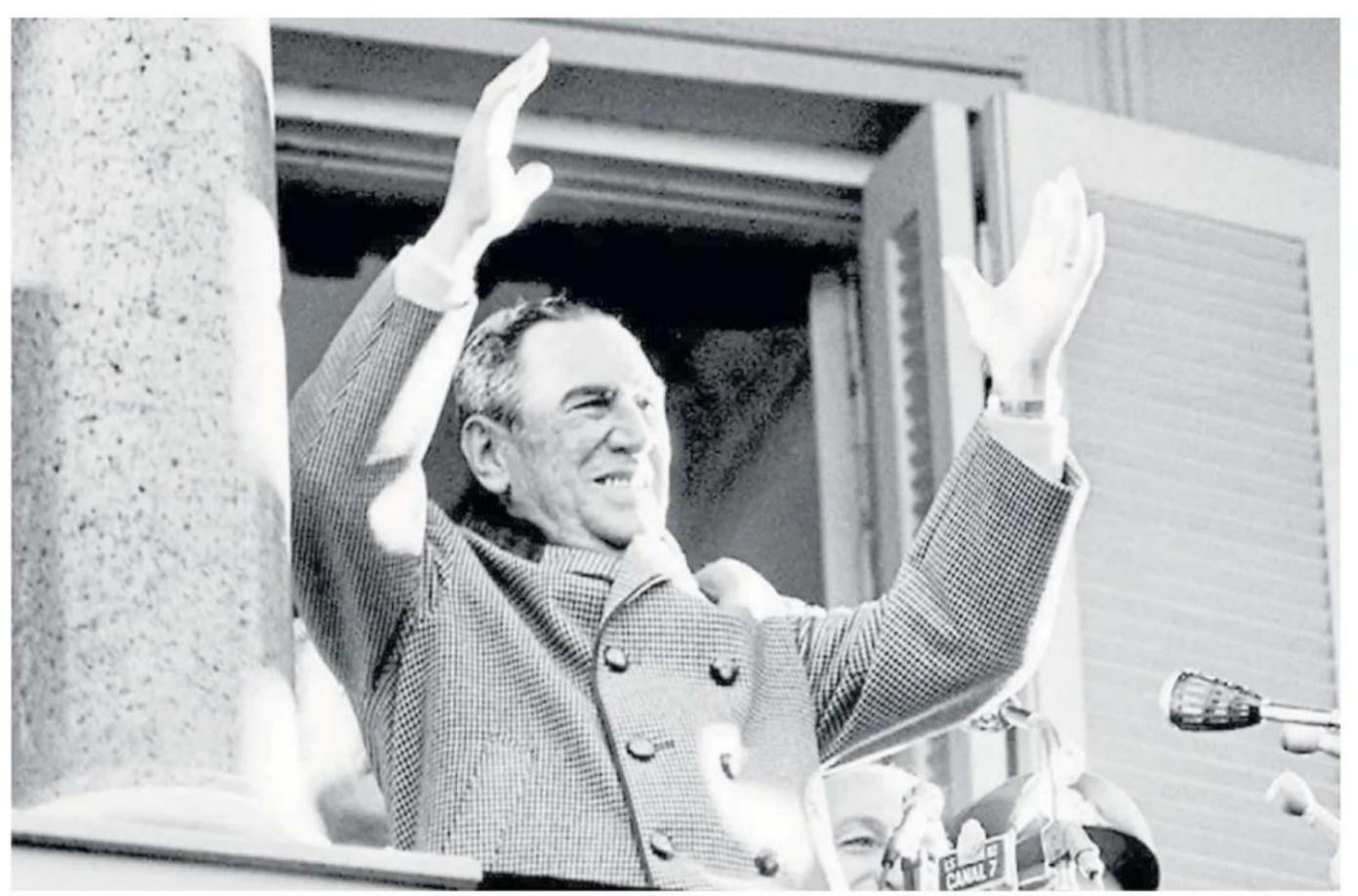

El último balcón. El 12 de junio de 1974, en un frío atardecer, el presidente Perón dio su discurso final ante la multitud en Plaza de Mayo.

Protagonizó mitines políticos y debió repeler desafíos de la juventud armada. El regreso causó estragos en su salud ya quebrada. Fue hace 50 años.

# Los turbulentos 60 días finales del último Perón



pepeosvaldo53@gmail.com

En apenas 60 días la vida de Juan Domingo Perón se iría apagando, azotada por las turbulencias políticas y los desasosiegos personales de un tiempo indómito, espíritu de época agravado por el corazón maltrecho del General, ya fatigado y enfermo. Ese hombre, amado como un prócer mitológico o desdeñado por el añejo rencor de sus detractores más memoriosos, había sido el gran protagonista, por presencia o ausencia, de tres décadas de la vida política nacional. Sus últimos soplos de vida se diluirían a ritmo de vértigo, en particular en las jornadas del 1° de mayo, el 12 de junio y el 1° de julio de 1974, día en que el telón bajaría pre, mientras su nombre era meneado y reclamado para la historia grande de los argentinos y para la liturgia peronista, compuesta por más militantes que ciudadanos del común, aunque estos últimos, en abrumadora mayoría, ya habían dejado atrás los enconos del ayer y sentirían la pérdida como propia.

Para bien o para mal, Perón había cambiado para siempre el curso de la historia argentina a partir del 17 de octubre de 1945, y al volver al país luego de un destierro de 18 años quería reparar desencuentros pretéritos. Sabía que le quedaba poco hilo en el carretel, como le confesaría al jefe del radicalismo, Ricardo Balbín, quien había sido un rabioso enemigo en los diez primeros años de su gobierno, al que incluso había encarcelado bajo el cargo de desacato, figura leguleya que apenas disimulaba la mutua discordia personal y política que sentían en un tiempo que treinta bruscamente, esta vez para siem- años después sería sólo olvido y

memoria sepultada: "Doctor, no tengo tiempo para pacificar ni reconstruir al país. Me queda poca vida...", le diría en tono intimista apenas regresado, con dos infartos a cuestas, uno en pleno vuelo charter de Alitalia del 17 de noviembre de 1972, y otro recién llegado definitivamente al país, pocos días después de los sangrientos enfrentamientos de sus tribus en Ezeiza, el 20 de junio de 1973.

Tanto presentía Perón su suerte ya echada que en aquellos días les reprocharía a sus propios médicos en una de las tantas descompensaciones del tiempo final "¡No me mientan más! Sé que me estoy muriendo. Nadie conoce mejor la salud de Perón que el doctor Perón", les diría en tono de sermón. Los testimonios de época, la profusa historia almacenada sobre aquel ciclo agónico, los libros ad hoc que repasaron los años de su exilio y regreso y las biografías es-

# "Llevo en mis oídos la música más maravillosa", fue su despedida en la Plaza.

darían cuenta de la impotencia del viejo guerrero de la política y militar devoto de los rígidos hábitos cuarteleros, al advertir que ya no tendría tiempo para desactivar el aprendizaje de la violencia política que él mismo había encendido en la combativa militancia juvenil, para darle músculo y acción a su ajedrez estratégico contra la dictadura de Lanusse.

Esos jóvenes, que en los años 70 habían refrescado la fe popular en el credo peronista, no sabían de sus dos primeros gobiernos sino por relatos parentales y narraciones históricas de neutralidad sospechosa. Tampoco habían buceado en su verdadero pensamiento critas desde pupitres enemistados, político: prefirieron dejarse llevar lastimar una y otra vez los oídos

por el vendaval revolucionario de la lucha armada: creyeron ver a un Perón amigo de los socialismos insurreccionales de la Guerra Fría, con Fidel Castro y el Che Guevara como estatuas latinoamericanas del "hombre nuevo", una fábula en gestación.

El General, que vistió las conquistas sociales con las tres banderas históricas, desilusionaría aún más a esa juventud confundida, que lo escuchó decir sin titubeos, al día siguiente de la batalla de los bosques de Ezeiza, a horas nomás de pisar suelo argentino: "No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología, Somos lo que las 20 Verdades Justicialistas dicen. No es gritando la vida por Perón como se hace patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos". Traducción: la patria futura no sería socialista, sino peronista a secas, como siempre quiso el jefe y fundador de lo que por él mismo se llamaría peronismo. Aunque su sarcasmo, acompañado de una gestualidad pícara y su astucia de viejo zorro de la política lo llevaría a decir: "Ahora todos se hicieron peronistas, justo cuando yo estoy dejando de serlo".

Según los médicos Pedro Cossio y Jorge Taiana (padre), celosos tutores de su salud ya quebrantada en exceso, esos 60 días de explosiva catarsis emocional, de los cuales se está cumpliendo medio siglo, fueron una ráfaga que le causarían heridas y desgastes mayores que los de toda su prolongada vida política. Perón había regresado a una Argentina y se había encontrado con otra. La "primavera camporista" lo había exasperado; la rebeldía juvenil de Montoneros lo había llevado al hartazgo y la náusea política; sin embargo, el terrorismo del ERP, que había arreado a los jóvenes peronistas a las comarcas marxistas, restauraría en él su carácter y esencia de soldado del Ejército argentino y contribuiría a su aspiración de recuperar el prestigio en todo el arco de las Fuerzas Armadas, incluso de algunos cuadros que lo habían combatido tres décadas atrás. Fue allí, en esa institución, en donde Perón era y se sentía Perón.

Aquellos días de tormentos y adioses se iniciarían en los fastos del Día del Trabajo de 1974, que Perón quería restaurar para el acervo cultural justicialista. Fue en una Plaza de Mayo colmada y engalanada para ese mitin festivo de la antigua tradición. Sin embargo, terminaría siendo un reñidero despiadado, con más animosidad y querellas que gestos solidarios entre "compañeros". Las columnas de la Juventud Peronista y de Montoneros, su brazo armado, no dejaban de

El País CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024 25

del viejo caudillo: "¿Qué pasa ... qué pasa, General?... está lleno de gorilas el Gobierno popular?". Las consignas de la insolencia juvenil eran una catarata que sólo podía conducir al cisma final: "Rucci, traidor, saludos a Vandor". Dos dirigentes gremiales, uno querido y otro detestado por Perón, pero piezas importantes de los juegos políticos del líder, ambos acribillados en ataques con el sello de una venganza partidaria de aires mafiosos.

En aquella multitudinaria asamblea peronista a cielo abierto el coro provocador sonó como lo que era: la admisión pública del asesinato de Rucci. Otra consigna no mediría el alcance de las palabras lanzadas como misiles dirigidos a las huestes sindicales defensoras de su jefe: "Vea, vea, vea... qué manga de boludos, votaron a una muerta, una puta y un cornudo". La identificación con Evita, Isabel y el propio Perón se tornó inevitable. En "su Plaza", donde había nacido a la vida política tres décadas atrás, llevado por multitudes obreras al balcón de la Casa Rosada, Perón asimiló el desafío de su cría. Y se sintió un toro de lidia, atrapado en su instinto. Sabía que a los jóvenes toreros inexpertos no podrían resistir sus resoplos de animal herido ni la metralla verbal de político en guerra.

El General entró rápido en combate. Erguido pese a sus años y achaques, bramó frente a la multitud y dijo lo que se haría historia: "Imberbes y estúpidos que gritan". Sus imprecaciones caerían como un rayo sobre las columnas de jóvenes que creyeron que desafiar su liderazgo sería una travesura política sin consecuencias

Vestido de civil, pero con traje de guerrero, las palabras de Perón marcaron la historia. Tembló la Plaza, crujió el peronismo, se conmovió el país. Pero el disgusto tampoco sería gratis para el entrenado conductor de horas difíciles. Al atardecer de ese día agitado, sus médicos debieron darle medicación vasodilatadora para aplacar molestos dolores precordiales, huellas de la ira que no pudo controlar ante la provocación de quienes habían sabido ser una "juventud maravillosa" para enfrentar a la dictadura.

Apenas 40 días después, Perón jugaría fuerte, en modo de preocupado estadista a la mañana, en la Casa de Gobierno, y de jefe partidario dispuesto a unificar el Movimiento bajo su conducción rotunda, en horas de la tarde. A medida que entraba en calor discursivo, sus pulsaciones se aceleraban y las cámaras de la cadena nacional captaban con nitidez su gesto adusto. Hablaría de "campañas psicológicas con fines inconfesables" y mencionó una "provocación deliberada" de "pequeñas sectas, perfectamente identificadas...mino-



El adiós popular. La muerte de Juan Domingo Perón, el 1 de julo de 1974, marcaría el final de una época.

rías irresponsables", a las que acusaría de "sabotear el proceso de reconstrucción nacional".

El país entraría en shock al escucharlo explicar que no se refería a la oposición política. Sus catilinarias no irían contra la juventud desafiante de la Plaza de Mayo, sino para actores influyentes y calificados de la vida nacional. En su pieza oratoria incluiría una demanda inesperada, que al parecer no había consultado con nadie y que causaría un pasmo colectivo: "Sin el apoyo masivo de

# "Me queda poca vida", le confesaría el General a Ricardo Balbín, su enemigo del pasado.

los que me eligieron y la complacencia de los que no lo hicieron...no sólo no deseo seguir gobernando, sino que soy partidario de que lo hagan los que puedan hacerlo mejor" Su mensaje fue un misil que daría en el blanco: algunos empresarios y sindicalistas combativos, estos detestaban los acuerdos y los consensos en detrimento de la lucha para mejorar el nivel de vida de los obreros. También sacudiría a algunos medios, que no identificaría, porque a su juicio mencionaban "con insistencia" la escasez de productos básicos de la canasta familiar. El complot perfecto para el rédito político.

paro general y llamaría a una movilización urgente a la Plaza de Mayo, en rescate de su líder, a 30 años de la movilización que lo había metido en la historia a empujones. Sin embargo, aquella jornada, que culminaría con un extendido respaldo a su gestión presidencial, no le sería gratis a Perón. Los gremios con sus escuderías más nutridas y pesadas, y ciudadanos dispersos que salían de sus trabajos y se sintieron convocados por la historia, acudieron de manera espontánea y en masa a la Plaza de la leyenda. Un Perón envejecido, con voz ronca, expuesto al rigor de una cruda intemperie, daría un discurso memorable, acaso presintiendo que aquella vez podría ser la última en la que le hablaría a la multitud desde "su balcón".

Fue en el frío atardecer de aquel 12 de junio, con un otoño en retirada y una temperatura que había bajado de los 10 grados. Aun así, el antiguo conductor parecía disfrutar la apoteosis de un melancólico y último adiós. Si buscaba borrar la imagen de aquel presidente enardecido y fuera de sí, que lanzaba desmesuras verbales a repetición contra la juventud montonera, lo lograría ampliamente, con su mejor cuerda sentimental y palabras acordes a un liderazgo pacificador de los años calmos de la vejez, al cual él aspiraba para una despedida con gusto a gloria. Y diría:

"Compañeros: retempla mi espíritu estar en presencia de este pueblo que toma en sus manos la respon-La CGT lanzaría de inmediato un sabilidad de defender la patria...Es- chapoteando rencores en el barro terminado. Asomaba el mito. ■

ta concentración me da el respaldo popular y la contestación a cuanto dije esta mañana. Por eso deseo agradecerles la molestia que se han tomado de llegar a esta Plaza. Llevaré grabado en mi retina este maravilloso espectáculo, en que el pueblo trabajador de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito".

Con la voz aún más cascada que al comenzar su mensaje, y atravesado por latigazos de frío que agitaban levemente su respiración, apuraba el cierre de sus palabras

# Después de llamarlos "imberbes y estúpidos", Perón quiso rescatar a un sector de la juventud.

serenas, con destino de historia: "Para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen... Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino".

En el helicóptero de regreso a la quinta de Olivos, fuertes puntadas en el pecho hicieron prever lo peor. Al llegar a la Residencia, con vasodilatadores y terapias cardíacas, lo recompusieron. Al ver los diarios del día siguiente, a su alrededor harían trascender que el General sentiría que había ganado una batalla difícil. Había recompuesto la imagen de estadista, distante de la de un dirigente vulgar y furioso

de la política. A pesar de esos momentos estelares, lo cierto es que la vida de Perón se había vuelto un tormento desde que había regresado para siempre a la Argentina. Más que para disfrutar las mieles del reconocimiento, simplemente a morir en su tierra.

A pesar de la advertencia médica, Perón no pareció bien cuidado, ya desde antes del acto del 12 de junio. El 17 de mayo sufrió vientos helados en Bahía Blanca, donde el General presenció el subir y bajar de aviones y helicópteros en el portaviones 25 de Mayo, estoico, de pie, cumplió el rigor del protocolo militar, en un largo acto a la intemperie. A los pocos días, el 3 de junio, se sumó un viaje ajetreado a Paraguay, con clima cálido pero húmedo en exceso. Tremendo para su salud. Agasajos, actos, ajetreos continuos. Al regresar, el 7 de junio, el doctor Jorge Taiana cuenta en su libro "El último Perón/testimonio de su médico y amigo": "...esperamos el regreso en el Aeroparque. Lo vimos disneico, pálido, ojeroso, demacrado, al borde de un grave colapso. Al acercarse para saludarme el doctor Cossio (su cardiólogo) me dijo: 'Conducen al general a las puertas de la muerte'..."

Finalmente, a media mañana del 1° de julio, en la Residencia de Olivos, un día después de haber delegado el mando de la República en su esposa y vicepresidente, rodeado de un ejército permanente de médicos y enfermeras, se escucharía el quejido desesperado de un hombre en retirada: "¡Doctor, doctor, ...no puedo más... esto se acaba!" Ese hilo de voz, apenas audible, era la de un enfermo terminal, yaciente en su cama, hecho casi un ovillo, con un corazón vencido por una isquemia coronaria de décadas. Perón moriría en un par de horas más, a las 13.15 oficialmente, pese al reiterado uso del protocolo de resucitación.

El General de las barriadas populares se iría de la vida una vez alcanzado un extendido reconocimiento de la sociedad sobre su desempeño público, mediante el cual borraría de la memoria colectiva a aquel otro de los días de fuego de 1955, impregnado por el estigma marketinero del "tirano prófugo". En el amanecer del invierno de 1974, ese consenso popular se expresaría con una multitud acongojada, que acompañaría la cureña con sus restos, aclamado y llorado, bendecido con aplausos, vítores y un cielo de flores arrojadas a su paso, aún en los barrios paquetes que lo habían aborrecido en su primera hora de poder. Como él lo había soñado: lo habían echado por "dictador" y lo despedirían con la tristeza propia que se siente ante la pérdida de alguien de estatura histórica. El general de la sonrisa gardeliana, los brazos en alto y el victorioso clamor de "¡coooompañeros!", concluía su tránsito terrenal. Sus días habían

# Opinión

# El abrazo ruso-norcoreano, entre los espectros de un siglo atrás



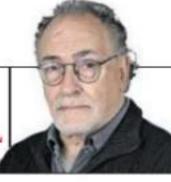

### Marcelo Cantelmi

mcantelmi@clarin.com | @tatacantelmi



"Nos une una inquebrantable relación de camaradas en armas" (Kim a Putin)

ace un siglo y algunas décadas la Alemania de Guillermo II le mostraba los dientes al Reino Unido, que consideraba el principalescollo en su camino imperial. Aquel Deutcher Kaiser, que será el último emperador germano, celebraba su dominio en Europa y reclamaba derechos de gran potencia a despecho de normas y reglas que entendía que la otra parte tampoco respetaba. Esa rivalidad dibujó la senda de colisión que acabó en la Primera Guerra de la centuria pasada. El académico noruego de Yale, Odd Arne Westad, describe hoy aquel escenario conmovido por las semejanzas que advierte con el litigio que enfrenta a Estados Unidos y China.

"Los alemanes caricaturizaban a los británicos como codiciosos explotadores del mundo, y los británicos retrataban a los otros como malhechores autoritarios empeñados en la expansión y la represión", señala, marcando esos ecos. Con el respaldo de estudios del historiador inglés Paul Kennedy, Westad detalla las fuerzas detrás de ese antagonismo: "Imperativos económicos, geografía e ideología - ennumera-. El rápido ascenso económico de Alemania cambió el equilibrio de poder y permitió a Berlín ampliar su alcance estratégico. Parte de esta expansión, especialmente en el mar, tuvo lugar en áreas en las que Gran Bretaña tenía intereses estratégicos profundos y establecidos". Melodía conocida. Los conflictos desaparecerían si Alemania moderaba su crecimiento como más que se le sugiere hoy a China.

Fuera del debate respecto a la ausencia de voluntad o comprensión por parte de los protagonistas de entonces para evitar el desastre bélico, importa el formato que adoptó el conflicto. Alemania planteaba su derecho a construir un supuesto mundo más inclusivo y justo. Pero sus adversarios denunciaban con insistencia las prácticas comerciales injustas de ese imperio que a su vez execraba a Londres como una amenaza existencial a su crecimiento.

Hay otras semejanzas en este rcorrido. Berlín sostenía que su modelo de gobierno, que combinaba democracia y autoritarismo, era la envidia del mundo. "Gran Bretaña no era realmente una potencia europea, afirmaban, insistiendo que Alemania era la potencia más fuerte del continente y debía dejársela en libertad para reordenar racionalmente la región de acuerdo con la realidad de su poder. Y, de hecho, sería capaz de hacer precisamente eso si no fuera por la intromisión británica".

La consecuencia fue la construcción de fortalezas, preventivas o con la intención de ser usadas. Alemania en su tiempo ad-

virtió desde 1890 e inicios de 1900 la presión estratégica de sus rivales, justo cuando su economía crecía a su ritmo más rápido. China, a su vez, según este autor, tuvo su revelación en 2003 en la segunda guerra del Golfo. Beijing se opuso al ataque liderado por EE.UU. contra Irak,aun pese a que poco le importaba el dictador Saddam Hussein. "Más que las devastadoras capacidades militares de EE.UU, lo que realmente sorprendió a los líderes chinos fue la facilidad con la que Washington podía descartar cuestiones de soberanía y no intervención, nociones que eran elementos básicos del orden internacional que los estadounidenses reclamaban a China", señala.

El ayer de Irak podría ser el mañana de China, como lo expresó un planificador militar de la República Popular tras aquel ataque, recuerda Westad. Del mismo modo, el desafío de China es también la velocidad de su crecimiento. Como señala el sinólogo francés Maurice Meisner, el Imperio del Centro logró en 40 años lo que otros países requirieron dos siglos. Pasó de un PBI de 10% del estadounidense en 1995 a casi equipararlo (75%) en 2021 y duplicar en 2023 la cuota norteamericana en la producción manufacturera mundial. Como aquella Alemania, la reacción fue el aumento geométrico e incesante del presupuesto militar desde la primera década del siglo.

Este contexto importa porque puede ayudar a caracterizar la significativa cumbre en Pyongyang, la capital Norcoreana, entre el autócrata ruso Vladimir Putin y el dictador Kim Jong-un, países que comparten mucho más que una breve frontera. Junto a Irán, el otro gran proveedor de armas a Moscú, y también aspiracional nuclear, son los jugadores menores, pero cruciales en un tablero que mantiene a China en su vértice superior frente al gigante norteamericano. La República Popular, en esa línea, ha venido devorando cuanto organismo le es posible controlar, incluido el año pasado los BRICS del llamado Sur global donde el Imperio del Centro exhibe una neta influencia.

Es cierto que la mutua seducción de Putin y Kim genera una parcial incomodidad en Beijing. El dato principal no es lo que Pyongyang le brinda en arsenales a Moscú

La cita emerge en un mundo en tensión, con el choque EE.UU.-China que recuerda la rivalidad germanobritánica que acabó en la Primera Guerra

para su guerra en Ucrania, sino lo que el Kremlin le podría devolver en tecnología satelital y quizá nuclear, como señala David Sanger en The New York Times. "Si incluye las pocas tecnologías que Kim ha tratado de perfeccionar, ayudaría a Corea del Norte a diseñar una ojiva que sobreviva al reingreso a la atmósfera y amenazar a sus numerosos adversarios, comenzando por EE.UU." Un desarrollo que en el reciente pasado el propio Putin buscó prevenir. Pero la guerra define otros paisajes.

Beijing se preocupa porque sabe que un crecimiento del potencial bélico de Norcorea implicaría una extensión de la línea ofensiva occidental en el Asia Pacífico, y no es lo que pretende para esta etapa. Pero se trata de un costo posiblemente secundario para un armado más ambicioso que comvierte a esos aliados en piezas clave si el universo se desmadra. Son parte de aquellas fortalezas en construcción preventiva. La amenaza de Putin de armar a Norcorea contra EE.UU. va en ese sentido.

China pisa terreno conocido. Nunca pudo controlar totalmente a la dinastía de los Kim. El fundador de esa distopía a mitad del siglo pasado, Kim Il-sung, abuelo del actual dictador, se ocupó personalmente de eliminar a todo el ala china del comunismo norcoreano, una tendencia que siguió su heredad. El último prochino asesinado fue Kim Jong-nam, hermanastro de Kim Jong-un, envenenado en Malasia en febrero de 2017. Era el candidato de Beijing para conducir el país.

China es pragmática y necesita que Rusia se sostenga y venza a la OTAN en la guerra de Ucrania. En especial en momentos que los cambios políticos en Occidente facilitarían ese desenlace. No solo por la legión de ultraderechistas que crecen en Europa y simpatizan con Rusia o sencillamente desdeñan el destino de Ucrania, también porque en cinco meses Donald Trump podría volver a ganar el sillón del principal imperio occidental. Ya ha dicho que cancelará toda ayuda a Kiev pavimentando la victoria de Moscú y de ese eje geopolítico que posiblemente el magnate no tenga claro que exista.

Aparece ahí una ventana a lo imprevisible. "China debería recordar que uno de los principales errores de Alemania antes de la Primera Guerra fue permanecer impasible mientras Austria-Hungría acosaba a sus vecinos en los Balcanes. China está repitiendo ese error con su trato a Rusia", recuerda nuestro historiador noruego. Pero quizá sea eso lo que se pretende. Si cae Ucrania, Beijing evaluará que se corren los límites a su favor, no importa quién gobierne EE.UU. Supondrá que es su momento histórico. Taiwán, como alguna vez fue Bélgica para el imperio alemán como gatillo de una guerra que consideraba inevitable, ocupará completamente el radar. ■

© Copyright Clarin 2024

# **MIRADAS**

Fabián Bosoer

fbosoer@clarin.com

# La Argentina, de Perón hasta Milei

¿Representa Milei el fin de la "larga agonía de la Argentina peronista", que describió y analizó Tulio Halperin Donghi en un libro que lleva ese título, publicado hace 30 años y reeditado ahora? ¿O es otra expresión de esa "larga agonía" que persiste?

Ya no está esa lúcida mirada de Halperin Donghi, fallecido hace diez años, para enriquecer nuestras lecturas de los procesos histórico-políticos en los que estamos inmersos. Pero podemos conjeturar, a través de sus libros y notas, cómo vería esta particular encrucijada del 2024.

La larga agonía de la Argentina peronista (1994) es, a su vez, una lectura retrospectiva de otro, publicado treinta años antes, La Argentina en el callejón (1964). Y hoy, con alto sentido de la oportunidad, es reeditado con prólogo de Pablo Gerchunoff, por Siglo XXI. Una aclaración necesaria: lo que Halperin Donghi veía 'agonizar" en los años `90, en los tiempos de apogeo de Carlos Menem, no era el peronismo como movimiento político sino la fórmula política con la que la Argentina había acometido sus respuestas a los desafíos de la segunda mitad del siglo veinte. La "Argentina peronista" era una sociedad en la que los sectores populares habían conquistado su ciudadanía y su participación en la distribución del ingreso, con un Estado activo y una economía autoabastecida, pero con una débil institucionalidad democrática y "una economía que se hallaba sólo en las primeras etapas de un proceso de industrialización destinado a encallar bien pronto". Era, además, un tipo de régimen compartido por peronistas y antiperonistas, civiles y militares, partidos políticos y factores de poder, asentados en un problema básico irresuelto: la crisis de legitimidad, definida por Halperin como "la recíproca denegación de legitimidad de las fuerzas que en ella se enfrentan, agravada porque éstas no coinciden ni aún en los criterios aplicables para reconocer esa legitimidad". Un conflicto que hacía que la democracia representativa solo fuese tolerada en la medida en que sirviera como instrumento de legitimación formal de las soluciones favorecidas de antemano por los dueños del poder.

A casi ochenta años de lo que comenzó en aquel '45, y a 50 de la muerte de Perón, algunos nudos problemáticos persisten. Entre estos, en palabras de Halperin, la dificultad de alcanzar "un equilibrio político menos fundado en súbitas rupturas", de superar las legitimidades excluyentes y añoranzas cruzadas de

pasados de gloria.■

Opinión CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024

# Réquiem para un amigo que se está afeitando

### EL REVÉS Y **EL DERECHO**



Juan Cruz Ruíz BARCELONA, ESPECIAL PARA CLARÍN



acido el 28 de abril de 1942, fallecido el 27 de abril de 2024, sabio en Petrarca y en Don Quijote, maestro de muchos, catedrático en Barcelona, académico de la Lengua, experto en la Edad Media y en el Siglo de Oro, Francisco Rico recibió este último martes un homenaje del Instituto Cervantes de Madrid, donde ahora algunos objetos (libros, una corbata italiana, apuntes de su historia singular como profesor y como escritor) lo recordarán para siempre en lo que allí se llama La Caja de las Letras. Aquí hacemos crónica de su final y de su última entrevista, hecha al borde mismo de su muerte.

### 1. En casa de Paco Rico

La entrevista. La puerta que da acceso a la casa de Francisco Rico, en San Cugat del Vallés, es como vieja, o ese día de marzo, cuando lo fui a entrevistar por última vez en mi vida, y en la vida (esa sería la última entrevista que dio), parecía como en desuso. Sentí que había llegado al silencio. En ese instante pensaba que Paco no abriría, que la casa estaría sola o que él estaría buscando una razón para no recibirme. O, simplemente, que había olvidado la cita para fumarse el enésimo pitillo y seguir mirando al espejo de piedra que es la pared. Miré por los alrededores, preso del miedo a lo que le estuviera ocurriendo, a que la entrevista no tuviera lugar, a que no pudiera explicar al periódico por qué no se hizo.

De pronto sonó el timbre y subí por ese portal como si estuviera llegando a un lugar que nunca había visto. Era lógico que recordara la última vez que estuve allí, para entrevistar a su mujer, Victoria Camps, filósofa, la mujer que mejor sonríe con los ojos. Por teléfono ella me dijo, desde donde estuviera, que Paco ya estaba listo, "él mismo te llamará". Ese era Paco, gritando, mientras yo subía: "¡Entra, inútil!"

El académico más díscolo de la tierra se estaba riendo como solía: con el dedo lleno de tabaco, sus ojos entre cerrados y dispuestos, diciendo que entrara por esa puerta y luego por esta otra, hasta que di con la cocina.

Me preguntó en seguida qué demonios hacía entrevistándole, pues él ya no recordaba nada. La palabra "nada" adquirió un matiz dramático, pues afectaba a la entrevista: había ido a importunar a un hombre en su momento crepuscular, cuando él mismo buscaba la razón de seguir siendo en un mundo que ya no le interesaba.

Así que me senté ante él y me metí en sus disquisiciones breves, terminales, nada le interesaba, ni le interesaba ese libro reciente sobre Petrarca (publicado por Arpa), pues ya no recordaba ni qué decía él mismo allí dentro. Sin embargo, desde que empezamos a conversar debió apiadarse del periodista y pasó del monosílabo a la búsqueda de las razones del libro, de su relación con la memoria, de hechos de la vida que siempre le hicieron gracia (igual te decía, fumando, que no fumaba, o que jamás había leído a Javier Marías). Las cajetillas de





FIDEL SCLAVO

tabaco tenían más importancia que el humo de las preguntas.

Preguntaba sobre gente que ya tenía en la parte de detrás de la memoria. Cuando le dije que ya se había fumado todos los cigarros, me pidió que rebuscara si quedaban aún otras cajetillas. Una encontró, y retornó al ilustre vicio de fumar como si llevara años ayunando del tabaco.

Se fue animando, me preguntaba si de veras todo aquello iba a ser interesante para algo. Habló de Galdós, como el más grande de su memoria, y de Juan Benet, que había sido su gran amigo, a quien tanto se pareció, por ironía y por sarcasmo. Comía con cierto apetito, estaba él en aquella cocina como si se hallara al borde de un pupitre, a veces dándome lecciones de memoria y de filosofía.

Antes de acabar apareció Victoria Camps, risueña e interrogante, como si preguntara ¿y cómo lo ves?, pero no dijo nada, sólo escuchó. Luego me diría que era un milagro que hubiera hablado tanto, que se hubiera acordado de tantas cosas, y yo le seguí preguntando a Paco, y de pronto fue como si viera resplandores que ahora se le hacían presente. Lo recordé entonces de aquella otra vez que fui allí a entrevistar a Victoria y ella me llevó hasta donde él estaba él. Estaba con el torso desnudo, afeitándose, desde el espejo me saludaba: "¿Y qué demonios le preguntaste a Victoria?"

Había en su sonrisa como la señal de un abrazo secreto, habitado por el sarcasmo que se dirigía al tiempo presente y al pasado. No creía en nada, pero en su cara ese día en que estaba todo embadurnado de la crema de afeitar estaba él en la plenitud de su ironía, esa parte de inmortalidad que tienen los rostros en algún momento de los días relativamente felices. Este último día que lo vi, otra vez en su casa, sin espejo, Paco no era feliz, se estaba despidiendo.

### 2. Antes de morir el filólogo

"No he sido obediente, pero tampoco he sido díscolo". Eso me dijo cuando le pregunté por lo que quisiera que fuera, digamos, su epitafio. Y ese fue el título de la que sería (el último 21 de marzo, en el suplemento Abril) la última entrevista que dio el más importante filólogo español del siglo XX, como dijeron este último martes los que participaron en su homenaje en el Instituto Cervantes, en Madrid. Aquí registro algo de lo que me dijo.

Me dijo que tenía salud, pero se quejaba de todo lo demás, no del trabajo sino de su incapacidad para el recuerdo, "de ese aspecto mental que no acabo de controlar". Pasaba a la historia como el gran lector del Quijote, "supongo que Martín de Riquer, me encargó algún trabajo y me habló del Quijote... Lo leí cuando tendría 14 ó 15 años, y me lo regaló una amiga, no me llamó mucho la atención, pero fue una lectura que hice íntegra... Creo un que no lo he leído de principio a fin otra vez. Bueno, no te fíes mucho de lo que te diga, porque tengo la memoria muy para allá". "Yo soy vanidoso. Pero no es una vanidad indiscriminada. Es una vanidad motivada por quien pueda dármela. ¿No es el aplauso del necio lo que me hace partícipe de un cierto tipo de vanidad? Hombre, si no, no escribiría, eh". Al final le pregunté por aquello que él mismo se preguntara. Me dijo: "Yo me pregunto muchas cosas. Porque esto está ahí, por qué. Por qué se le hace caso. Por qué. Es que ya casi nadie se pregunta por qué".

Buscó con afán más cigarrillos. Aquel hombre, el más importante filólogo del siglo XX, diría en su homenaje del último martes, ya no quería hablar, o recordar. y el humo le seguía dando el placer de esperar a ganarle la partida al tiempo. A su muerte lo despedí con aquel recuerdo suyo ante el espejo, afeitándose. Lo guardé como si fuera una carta que no quisiera enviar.

### Y3. El recuerdo

De Francisco Rico hablaron en el Cervantes, después de que se depositaran recuerdos suyos (una corbata italiana, algunos libros suyos, apuntes) en las cajas donde ilustres autores quedan para siempre custodiados para la memoria que merecen.

Registro algunos homenajes. Luis García Montero (director del Cervantes, poeta, desde este jueves premio Carlos Fuentes de Literatura) recordó de Rico esta reliquia: "El mundo puede corregirse como se corrige un texto". Jordi Gracia, escritor, adjunto a la directora de El País, de sus más cercanos discípulos: "Un sunami humano y de las humanidades". Daniel Rico, su hijo: "Era travieso. Álvaro Pombo le decía que tenía mucho de ganso, y sí, él hacía el ganso". Inés Fernández-Ordóñez, académica: "El más internacional de nuestros filólogos". Gonzalo Pontón, editor: "Un cascarrabias. No tenía paciencia para escuchar a otros". Victoria Camps, filósofa, su mujer, su viuda: "Había creado un personaje, y lo cultivó hasta el extremo... Hasta el mediodía era inútil, tenía complicación con los horarios, incluso consiguió que le permitieran dar clase por la tarde... Un día lo encontré buscando una receta para hacer un huevo frito. Decía que tan solo era un aficionado a la literatura. Agradecía la gloria. En los últimos años de su vida sólo leyó a Pérez Galdós y a Josep Pla, no tenía paciencia para más".

Le pregunté al hijo si el padre no fue también el niño que había sido. Lo fue. El humo del tabaco fue su última imagen, envolviendo su cara en la sonrisa de adiós.

**Estados Unidos** 

# Trump supera a Biden en la batalla por aportes millonarios para financiar la campaña presidencial

El mandatario demócrata venía adelante hasta hace poco con un consistente fondo, pero el magnate republicano le ganó por la lluvia de dinero que recibió tras ser condenado penalmente.

WASHINGTON, TNYTIMES Y CLARÍN

El magnate y candidato republicano Donald Trump superó en recaudación al presidente Joe Biden con una ventaja de 81 millones de dólares en donaciones recaudando a niveles récord tras su condena por una treintena de delitos penales. La batalla millonaria por los fondos de asistencia se agudiza cuando restan cuatro meses y unos pocos días para la cita electoral de noviembre. Hace pocas horas, Trump recibió un paquete de 50 millones de dólares del millonario Timothy Mellon. Biden, a su vez, consiguió 20 millones de dólares del potentado de las noticias económicas y ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

Trump y y su organización han preferido no publicar los detalles completos del efectivo disponible. Pero un calculo parcial revelado esta semana en documentos de la Comisión Federal Electoral, mostró que el postulante republicano maneja un fondo de unos 170 millones de dólares.

# El candidato republicano acaba de recibir US\$ 50 millones de un solo aportante

Trump confrontaba una abrumadora diferencia de 100 millones de dólares detrás de Biden a principios de abril. En dos meses, redujo ese déficit a la mitad. Y por primera vez, el principal comité de campaña del magnate tenía más efectivo que el presidente: entre 116,5 y 91,6 millones de dólares.

La contabilidad completa de las finanzas de ambas partes se hará pública el próximo mes. Pero la combinación de la mejora en la recaudación de fondos del ex presidente y el mayor gasto en publicidad por parte del mandatario demócrata parece poner a ambas partes en camino de entrar al verano relativamente cerca de la paridad financiera.

"Trump está recaudando mucho más dinero ahora, y eso debería asustar", dijo Brian Derrick, estratega que fundó una plataforma demócrata de recaudación de fondos llamada Oath. "Pero al final del día, Biden tiene los fondos que necesita para llevar a cabo una campaña realmente sólida".

Trump ha reducido la brecha al generar una avalancha de donaciones después de su condena penal en Nueva York el 30 de mayo. En los minutos posteriores al veredicto, culpable de 34 delitos, las contribuciones llegaron tan rápido que abrumaron al republicano.

La campaña de Trump ha dicho

# El presidente demócrata obtuvo US\$ 20 millones de Michel Bloomberg

que recaudó 53 millones de dólares en las primeras 24 horas y 70 millones en las 48 horas posteriores del veredicto. La condena también desató una avalancha de megadonaciones, incluida esa contribución de 50 millones del multimillonario Mellon. Al concluir las primarias republicanas los asesores de Biden señalaron que a pesar de todas las vulnerabilidades electorales del presidente (inflación persistente, bajos índices de aprobación, preocupaciones sobre su edad), una ventaja clara sería el efectivo.

Incluso si esa ventaja se ha evaporado desde entonces, la campaña de Biden dice que utilizó su liderazgo financiero inicial para construir una infraestructura política en los Estados crucial en disputa. El jueves, la campaña anunció que había contratado a su personal número 1.000 en 200 oficinas en esos estados.

Al respecto, Dan Kanninen, director de la campaña de Biden específico para esos estados, sostuvo que ese ejército se construyó con el tiempo y un tiempo que



Competencia. Joe Biden venía liderando la recaudación, pero ahora esta por debajo. RTR



Adelante. Donald Trump tomó la delantera favorecido por las sanciones judiciales. RTR

Trump no puede recuperar. Pero del otro lado, Steven Cheung, director de comunicaciones del republicano, sostuvo que el demócrata desperdicio dinero en publicidad televisiva ineficaz.

En una declaración con matices virulentos al estilo de su jefe, afirmó que "las cifras récord de recaudación de fondos de Trump demuestran que la caza de brujas del corrupto Joe Biden la inflación vertiginosa y la inmigración en la frontera (con México) han unido al pueblo estadounidense en torno al hecho de que otros cuatro años de Biden significarán el fin de nuestro país".

El dinero por sí solo rara vez es determinante en estas carreras porque la gente ya está bien informada sobre los candidatos. Sin embargo, los votantes más importantes de este año parecen ser aquellos que se desentienden, muy indecisos y llegar a ellos es lo que in-

# El dinero es determinante en campañas para seducir a los indecisos

sume fortunas.

Durante meses, Trump y sus aliados simplemente no tuvieron el dinero para alcanzara a esa masa de votantes. Si bien su camino hacia la nominación republicana no fue difícil, salió de las primarias en una situación financiera relativamente pobre en comparación con Biden, que había estado ahorrando dinero durante casi un año.

Pero ese lento comienzo también le dio a Trump mucho más espacio para crecer. En las semanas posteriores a su victoria en las internas, formó un comité conjunto de recaudación y la base republicana parece haberse sentido muy animada por su convicción.

Los asesores de Trump dicen que el hecho de que Biden haya gastado decenas de millones de dólares en los seis Estados swing sin alterar la trayectoria de la carrera es un mal augurio para las posibilidades del presidente en noviembre.

Pero el campamento del mandatario señala, por el contrario, que mantiene ventaja. Efectivamente, una encuesta reciente de la cadena Fox colocó por primera vez al jefe de Estado por encima del magnate inmobiliario por una diferencia de 50% a 48%, una mejora de tres puntos desde el mes pasado.

Por ahora, Biden está corriendo para reponer sus arcas este mes. Realizó un evento de 30 millones de dólares en Los Ángeles con el popular ex presidente Barack Obama y estrellas de Hollywood, así como una cita recaudatoria en la casa de Terry McAuliffe, el ex gobernador de Virginia, con el ex presidente Bill Clinton entre los asistentes, otra figura influvente del partido.

El designado nuevo editor, el británico Robert Winnett, decidió no asumir el cargo. Está acusado de prácticas poco éticas en la tarea de búsqueda de información

# La tormenta que sacude a The Washington Post cobra su primera víctima

WASHINGTON. CORRESPONSAL Paula Lugones

El escándalo que sacude estos días a la dirigencia y la redacción de **The Washington Post** ya se cobró una víctima: el británico Robert Winnett, el editor elegido para dirigir el periódico decidió no asumir su cargo después de que dos investigaciones este fin de semana lo señalaran por tener prácticas poco éticas para recopilar información en Gran Bretaña.

Winnett permanecerá en The Daily Telegraph, donde es editor adjunto, según correos electrónicos enviados este viernes a empleados del periódico con sede en Londres y al personal de The Post, en la capital de Estados Unidos.

"Me complace informar que Rob Winnett ha decidido quedarse con nosotros", decía un mensaje a los empleados del Telegraph del editor principal del periódico, Chris Evans. "Como todos saben, es un tipo talentoso".

Will Lewis, director ejecutivo de The Post, confirmó la noticia en un correo electrónico al personal. "Es con pesar que comparto con ustedes que Robert Winnett se ha retirado del puesto de editor de The Washington Post", escribió Lewis. "Rob tiene mi mayor respeto y es un editor y periodista increíblemente talentoso". Dijo que The Post realizaría una búsqueda para ocupar ese puesto.

El anuncio fue la primera abierta consecuencia que sufrió el periódico que fue comprado años atrás por el magnate Jeff Bezos, que edificó su imperio como dueño de Amazon y decidió incursionar en el mundo de las noticias.

El nombramiento a principios de mes de Winnett, que debía asumir la dirección de la redacción luego de las elecciones presidenciales de noviembre de EE.UU. en reemplazo de Sally Buzbee, cayó como una bomba en la redacción porque las prácticas habituales de la prensa británica para conseguir información suelen diferir de las de Estados Unidos. Sin embargo, fue designado por el CEO Will Willis, también británico, con la obvia aprobación de Bezos.

Winnett se ganó la reputación de ser un sabueso de noticias y por su búsqueda de primicias se lo apoda "Rat Boy".

Pero su nombramiento para el puesto de editor principal en The Post se vio comprometido por investigaciones este fin de semana publicadas en The New York Times y el mismo The Washington Post que mostraban su vínculo con un investigador privado que se llamó a si mismo "ladrón" y reconoció haber usado medios poco éticos para obtener información.

Este hombre, llamado John Ford, era un investigador privado que se hacía amigo de "ricos y famosos" británicos a los que les grababa conversaciones, pinchaba sus teléfonos, sacaba información e incluso datos de cuentas bancarias y claves de acceso. Luego vendía su botín a editores de periódicos, entre ellos Winnett, según consignó en un libro. Consiguió de esa forma, por ejemplo, el manuscrito de las memorias del ex primer ministro Tony Blair.

La conexión revelada este fin de semana por la prensa hizo sonar las alarmas entre los periodistas de **The Washington Post**, muchos de los cuales habían dicho en privado que creían que era un candidato indigno para dirigir una de las redacciones más importantes de Estados Unidos.

La decisión de Winnett de hacerse a un lado es un gran revés para Lewis, el director ejecutivo de The Post, quien contrató al editor británico en una reorganización de las filas editoriales de The Post. Pero Lewis también ha sido criticado en los últimos días después de que The Times informó que había intentado complicar la publicación de una noticia sobre un caso judicial que lo mencionaba en un tema de espionaje telefónico cuando era periodista en Gran Bretaña.

Bezos había enviado el martes un mensaje a la redacción intentando tranquilizar a los periodistas: "Los estándares periodísticos y la ética en The Post no cambiarán", había dicho.

En el Post y otras importantes organizaciones de noticias estadounidenses el uso de tácticas engañosas en la búsqueda de noticias viola las políticas éticas básicas. En Gran Bretaña, el "blagging" —el uso de tergiversaciones para engañar a otros para que revelen información confidencial-ha sido una característica conocida de cierto tipo de periodismo sensacionalista, especialmente antes de que comenzara un ajuste de cuentas público sobre la ética de la prensa en 2011. El blagging es ilegal según la Ley de Protección de Datos del Reino Unido de 1998.

No se sabe aún si la salida única de Winnett logrará aplacar la tormenta. Es posible que solo pueda ser acallada si también rueda la cabeza de Lewis, algo que expertos en comunicación y varios de la redacción también reclaman en privado. Con la campaña electoral encima, el Post se lanzó a la búsqueda de cubrir el liderazgo periodístico en un momento clave. ■



otra figura influyente del partido.

■ Problemas. El importante diario norteamericano entró en un ciclo de grave crisis que no logra revertir.

# Seúl desafía a Moscú y analiza enviar ayuda militar a Ucrania

Es un giro clave en las políticas históricas de Corea del Sur. Es debido al pacto entre Rusia y la dictadura norcoreana. Putin multiplicó sus amenazas.

SEÚL Y MOSCÚ. AP, EFE Y AFP

Corea del Sur analiza un importante cambio estratégico consistente en el suministro de armas a Ucrania, posibilidad que hasta hace poco denegaba. El giro se debe a la alianza amenazante que acaba de suscribir Moscú con Pyongyang, que incluye una cláusula de asistencia militar mutua en caso de ataque al otro.

El líder ruso, quien se reunión con el dictador norcoreano Kim Jong-un esta semana para incrementar las compras de armamento y conformar esa alianza, amenazo a Seúl si toma ese paso. Los analistas señalan que la lógica del hombre fuerte del Kremlin es que Rusia puede obtener armas de sus aliados, incluido también Irán para utilizarlas en la guerra contra Ucrania. Pero el país europeo no debería tener el mismo derecho para enfrentar la agresión rusa.

"Un gran error", afirmó Putin enterado de la decisión que sopesa el gobierno prooccidental de Corea del Sur. Moscú tomará "decisiones que probablemente no agradarán a los actuales dirigentes de Corea del Sur" si se decide suministrar armas a Kiev, afirmó el autócrata ru-

Putin, como adelantó Clarín este viernes, también advirtió que Moscú está dispuesto a armar a



A la defensiva. Una posición antiaérea del ejército ruso desafiado ahora por los bombardeos de Ucrania. EFE

Pyongyang si Estados Unidos y sus aliados continúan suministrando armamento a Ucrania.

La decisión de Seúl tiene una importancia central. Sus políticas históricas prohíben el suministro de armas letales a países que se encuentran en guerra. "Hay varias opciones para proporcionar armas y nuestra posición sobre los recientes acontecimientos entre Rusia y Corea del Norte depende de cómo Rusia aborde la situación en el futuro", dijo el asesor de seguridad nacional Chang Ho-jin en declaraciones a la agencia local de noticias Yonhap publicadas este viernes.

Hasta ahora la asistencia de Corea del Sur se ha dado en forma de botiquines de primeros auxilios, medicinas, detectores de minas portátiles y trajes protectores, pero no armas letales.

Entre el posible arsenal que Seúl estaría considerando enviar figuran proyectiles de artillería de 155 milímetros y sistemas de defensa aérea, según revelaron fuentes gubernamentales a Yonhap.

El gobierno surcoreano apuntó a este posible giro en su postura tras una reunión el jueves de su Consejo de Seguridad Nacional para valorar el reciente acuerdo estratégico firmado por el déspota norcoreano y el líder ruso.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa desde Vietnam, donde llegó tras su paso por la capital norcoreana, Putin advirtió que "si eso sucede, tomaremos la decisión correspondiente, que probablemente no será del agrado de los actuales dirigentes de Corea del Sur".

El alcance del acuerdo entre Moscú y Pyongyang no se conoce en detalle y hay preocupación de que Rusia le brinde al régimen asistencia para avanzar en su programa bélico nuclear.

Corea del Sur es un aliado clave de Estados Unidos y de la OTAN en la región. El año pasado ambos países junto a Japón acordaron un pacto de seguridad y denunciaron el "comportamiento peligroso y agresivo" de Beijing en el Mar de China Meridional. La República Popular es un aliado de Corea del Norte y también de Rusia.

La fricción en la península de Corea va en aumento, especialmente desde que a principios de año el Norte decidiera retirar de la Constitución la necesidad de llevar a cabo la reunificación de la penínsu-

### Moscú sostiene que solo Rusia tiene derecho a armarse

la y declarara al Sur como su principal enemigo.

En medio de esta tensión, soldados norcoreanos que trabajan en la Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas cruzaron este jueves la frontera brevemente, por tercera vez en lo que va de mes, a lo que el Sur respondió nuevamente con disparos de advertencia obligándolos a regresar a su territorio.

# Oleada de ataques de Kiev sobre blancos en territorio ruso

KIEV. ANSA Y CLARÍN

Las fuerzas ucranianas no bajan la cabeza ante Rusia y lanzaron una nueva y masiva serie de ataques al otro lado de la frontera, desde Krasnodar hasta Bryansk: refinerías, un aeropuerto, radares y centros de inteligencia fueron atacados en un intento de aliviar la presión sobre Donbass y Kharkiv. EE.UU. respaldó ahora con mayor énfasis el derecho de Kiev a atacar blancos rusos.

En tanto, la respuesta del Kremlin fue elevar, una vez más, la amenaza de las armas nucleares, y advirtió a los aliados occidentales de Kiev que Moscú "seguirá desarrollando" su arsenal, aunque sólo sea con fines de "disuasión".

El último ataque en territorio ruso fue reivindicado por el ejército ucraniano: "Aéreos no tripulados atacaron las refinerías de petróleo de Afipsky, Ilsky, Krasnodar y Astrakhan".

También se habrían visto afectados los sitios de almacenamiento y preparación para el uso de drones, edificios de entrenamiento y puntos de control y comunicación para esos aparatos lanzados desde regiones fronterizas. Una potencia de fuego notable, como lo confirmaron los propios rusos, al informar que habían derribado 70 drones sobre el Mar Negro y Crimea durante la noche.

Los daños a las refinerías, en par-

ticular, ayudan a los ucranianos a cortar la energía que los rusos necesitan para impulsar su ofensiva en el sureste. El epicentro de los enfrentamientos sigue siendo Khasiv Yar, una ciudad estratégica situada sobre una colina que abriría el camino a las últimas zonas en disputa de Donetsk, donde los invasores lanzan ataques frontales masivos, mientras las fuerzas de defensa admiten una situación "extremadamente difícil".

Para Kiev, en dificultades sobre el terreno, llegaron buenas noticias desde Bruselas, con la luz verde definitiva de los 27 países para iniciar dounider las negociaciones de adhesión, a partir de la próxima semana (junto con Moldavia). Al respecto, el presi-

dente ucraniano, Volodimir Zelenski, habló de un "paso histórico para millones de ucranianos que están realizando su sueño europeo".

En el frente opositor, los mensajes desde Moscú mostraron a un país que todavía se siente en una posición de fuerza en la dinámica del conflicto. Y se produjo la habitual alternancia de propuestas y amenazas a la OTAN.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comenzó diciendo que Putin está abierto a iniciar conversaciones estratégicas con EE.UU. y los europeos "para abordar los "numerosos problemas de seguridad global" que están sobre la mesa.

Sin embargo, dichas conversaciones deben realizarse "en todos los ámbitos", incluida la situación en Ucrania y el papel de los estadounidenses en el conflicto, precisó. En cambio, el líder del Kremlin utilizó un tono decididamente más asertivo. Después de haberse abierto a una revisión de la doctrina nuclear rusa, con una posible reducción del umbral para el uso de armas atómicas, anunció que Rusia "prevé un mayor desarrollo de su tríada nuclear (misiles lanzados por tierra, aire y mar) como garantía de disuasión estratégica y para preservar el equilibrio de poder en el mundo".

La renovada tensión entre Estados Unidos y Rusia incluye también la decisión de Washington de prohibir el uso del popular software antivirus ruso Kaspersky, acusando a la empresa de estar vinculada con las autoridades de Moscú. A la prohibición en Estados Unidos le siguieron sanciones contra 12 directivos de la empresa, la cual, por su lado, respondió con una nota de protesta: se trata de una decisión "tomada sobre la base del clima geopolítico actual y de los temores teóricos que beneficia a la ciberdelincuencia"..■

# El ejército rechaza que se pueda erradicar a Hamas y contradice a Netanyahu

Lo planteó el vocero del ejército israelí y sostuvo que es una mentira decir lo contrario. Reacción del premier.

LTEL AVIV. AFP, EFE Y AP

El polémico gobierno israelí experimente una escalada de las tensiones internas. En una notable derivación, el vocero del ejército, el contralmirante Daniel Hagari, aseguró que erradicar a al grupo terrorista pro iraní Hamas del enclave de Gaza no es algo factible. "Una mentira", sostuvo.

La declaración contradijo las posiciones públicas del polémico primer ministro Benjamin Netanyahu, que este viernes afrontaba otra vez protestas antigubernamentales frente a su residencia en Jerusalén.

En dos entrevistas el jueves con medios locales, Hagari dijo que Hamas no desaparecería "antes crear una alternativa" a su gobierno, sumándose así a la crítica lanzada ya en mayo por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que exigió a Netanyahu un plan de posguerra que el mandatasrio ha sido renuente a precisar.

"Decirle al público que no habrá terrorismo en Gaza, que no quedará un hombre armado es mentira. Habrá terrorismo en Gaza. Para reemplazar a quienes lidian con los servicios civiles, a las personas que distribuyen alimentos o roban alimentos, se necesita crear algo que pueda crecer. Es una decisión para el liderazgo político", dijo Hagari en una entrevista con el Canal de noti-



Mensaje. Netanyahu habló del día después en la Franja de Gaza. AP

cias 13.

"Esta idea de destruir a Hamas, hacer que Hamas desaparezca, es simplemente engañar al público", remarcó Hagari en la entrevista, ocho meses y medios después del inicio de la guerra en el enclave palestino. "Hamas es una idea, Hamas es un partido. Está arraigado en los corazones de la gente; quien piense que podemos eliminar a Hamas está equivocado", continuó.

Una de las principales debilidades de la gestión de Netanyahu es su alianza con minoritarios partidos integtristas que han ganado influencia en el gabinete y plantean abiertamente una limpieza étnica en Gaza para colonizar ese territorio. Esos aliados, que cuentan con un poder clave para sostener al gobierno, explican la extensión de la guerra y los costos en la población civil que ha acarreado, según los analistas.

Además, el contraalmirante también le dijo a la emisora pública israelí, Kan, que probablemente muchos de los 116 rehenes -de los cuales varias decenas ya habrían muerto- serían liberados en un contexto de tregua y no en operaciones de rescate, contradiciendo así dos de los objetivos de la "victoria total" de Netanyahu.

Las palabras de Hagari desataron la indignación de la Oficina del primer ministro, que en un comunicado recordó que "uno de los objetivos de la guerra (es) la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas" y que las tropas están comprometidas con lograrlo.

A este respecto, según informó este viernes el diario israelí **Maariv** en el resumen diario en inglés de la prensa escrita israelí, la operación militar en Rafah, la ciudad fronteriza con Egipto, podría concluir en las próximas semanas, siendo posible, después, una fase de redadas cada pocos días.

El diario Haaretz, a su vez, comentó que el ejército considera que se debe ir armando la salida de las tropas de la Franja de Gaza para refozar la frontera norte donde crece el peligro de una guerra abierta con el grupo ultraislámico Hezbollah, mucho más poderoso que la banda Hamas.

Netanyahu matizó en estas horas que despues de la guerra, "vamos a tener que hacer una desmilitarización sostenida que solo pude ser ealizada por Israel.

Añadió que "creo que tiene uqe haber una administrción civil que administre no sólo la distribución de la ayuda humanitaria, sino también la administración civil. Creo que es mejor hacerlo con la cooperación de un patrocinio interárabe y la asistencia de los países árabes".

EE.UU. insiste que esa salida debe ejecutarse con la participación del gobierno palestino de Ramallah, en Cisjordania, enemigo del grupo terrorista.■

# Proyecto de un poderoso misil entre Alemania y Noruega

31

BERLIN. EFE Y AP

Alemania y Noruega están realizando análisis con el propósito de desarrollar conjuntamente un "misil antibuque supersónico de largo alcance, que se ubicará en barcos de guerra alemanes a partir de 2035, informó este viernes el semanario 'Der Spiegel'.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, pidió a la Comisión de Presupuesto de la cámara baja del parlamento alemán (Bundestag) la aprobación de cerca de 652 millones de euros para el desarrollo de esta arma, un proyectil de ataque o en su código, 3SM.

Según la revista alemana, Noruega ha tomado la iniciativa en el proyecto titulado "Tyrfing" y ha seleccionado a la empresa noruega Kongsberg, especializada en productos y servicios en los campos de defensa, como contratista principal.

Rusia se ha destacado por el uso y fabricación de misiles supersónicos aire-tierra contra objetivos en Ucrania, lo que causa preocupación a los miembros de la OTAN, ya que los sistemas de defensa contra este tipo de misiles, que vuelan a varias veces la velocidad del sonido, son casi nulos.

Noruega ha venido realizado ejercicios militares conjuntos con las fuerzas armadas de EE.UU., Suecia y Finlandia para un desarrollo de defensa y ataque rápido por la amenaza Rusa. También hay la decisión de aumentar los presupuestos militares.

# Sumate a #LaVozDeLaELA

www.fundacionestebanbullrich.org



# Un estudiante le reclamó al Papa que no ofenda a los gays

Es un universitario filipino que, junto a otros, sostenía un diálogo online con el Pontífice. Francisco había usado dos veces el término "mariconería"

CIUDAD DEL VATICANO, EFE Y AP

En una situación incómoda para el papa Francisco y poco habitual un estudiante de la facultad de Psicología de la Universidad de Manila pidió de modo directo al pontífice "que deje de utilizar vocabulario ofensivo hacia la comunidad LGBTQI+" y reclamo además apoyo a los divrociados.

Sucedió durante una reunión 'online' con el papa argentino y un amplio grupo de estudiantes universitarios asiáticos.

Jack Lorenz Acebedo Rivera, estudiante de psicología de la Universidad de Manila, participó en esa reunión con el jefe de Iglesia. En su intervención explicó que él había sido acosado por ser bisexual y por ello instó al pontífice a dejar de usar lenguaje ofensivo hacia la comunidad LGBTQI+ porque "estas palabras causan un dolor inmenso"

La petición del estudiante, que llevaba una banda arco iris, llegó después de que se supo que Francisco había utilizado la palabra frociaggine en italiano, 'mariconería' en un par de ocasiones refiriendose también a algunos sacerdotes y a estructuras de la Iglesia.

Francisco tuvo que pedir disculpas por haber afirmado en una reunión con obispos que hay "mucho mariconeo" en estas instituciones eclesiásticas y aseguró que no era su intención ofender.

Según explicó el diario 'Corriere della Sera', días después Francisco volvió a usarla la misma expresión polémica en una conversación con

sacerdotes de Roma explicando que un día un monseñor le dijo: "Aquí en el Vaticano hay mucho mariconeo" y se refirió a abiertametne a la actividad de un "lobby gay".

Rivera, de unos 20 años, también explicó sus problemas por ser hijo de una madre soltera, abandonada, pero que no puede divorciarse y por eso pidió a Jorge Bergoglio que hablara a favor del divorcio en Filipinas.

En su respuesta a los estudiantes, el Papa habló de "profundas discriminaciones arraigadas en la mente de las personas", citando el ejemplo de Rivera, sin embargo, no mencionó la petición de no utilizar palabras homófobas hacia la comunidad LGBTQI+.

"No debe haber discriminación de ningún tipo", agregó sin dar más detalles.

Los comentarios del Papa se publicaron por primera vez en el sitio web del portal italiano Dagospia y después los confirmaron otros medios del país europeo.

Los términos en los que supuestamente se expresó han causado una fuerte polémica, en particular porque Francisco se ha mostrado públicamente en favor de respetar a los homosexuales.

Cuando se le preguntó acerca de los homosexuales al principio de su papado, su respuesta copó titulares: "¿Quién soy yo para juzgar?".

Más recientemente, el pontífice causó malestar entre los tradicionalistas católicos al afirmar que los sacerdotes deberían poder bendecir a las parejas del mismo sexo en algunas circunstancias, y ha comentado con frecuencia que los homosexuales son bienvenidos en la Iglesia.

Los defensores del Papa también han alegado que a veces el pontífice comete errores en las expresiones coloquiales en italiano y sugieren que no apreció el nivel de ofensa que implicaba la expresión, pese a que creció en un hogar de habla italiana en Argentina.



Reto. El papa Francisco debió aceptar el reproche de un estudiante filipino que le pidió respetar a los gays. RTR

### POR EL DELITO DE CISMA

### Citan en el Vaticano al ultraconservador monseñor Viganó

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha citado a monseñor Carlo Maria Viganó para que "tome nota de las acusaciones y pruebas relativas al delito de cisma que se le imputa", en un juicio penal extrajudicial. El ex nuncio en EE.UU. es un duro critico del Papa y llegó incluso a pedir su dimisión. Tras la decisión del Dicasterio, Viganó comentó: "Considero un honor las acusaciones contra mí".

"Ningún católico digno de este nombre puede estar en comunión con esta 'Iglesia bergogliana (en referencia a Jorge Bergoglio, NDR) porque actúa en evidente discontinuidad y ruptura con todos los Papas de la historia y con la Iglesia de Cristo", subrayó.

El Vaticano. Ansa

# La Iglesia de Bélgica investigará los abusos sexuales por el Clero

BRUSELAS. EFE

La Iglesia católica belga anunció que llevará a cabo una investigación sobre los abusos sexuales cometidos por miembros del clero en el país, utilizando en el expediente los testimonios de las víctimas.

Así lo especificó este viernes la Conferencia Episcopal de Bélgica, que precisó que la investigación será realizada junto con la universidad católica de Lovaina.

Los resultados del futuro estudio servirán para aplicar las recomendaciones de las comisiones parlamentarias dedicadas a investigar la violencia sexual en la Iglesia.

La Iglesia católica ha organizado en las últimas semanas dos días de encuentros para escuchar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes y quiere consultar al mayor número posible de ellas a través de un formulario en línea.

Entre otras cosas, pedirá a las víctimas que precisen si desean reunirse con el Papa Francisco durante la visita pastoral que hará a Bélgica el próximo septiembre.

Las personas interesadas recibi- lencia sexual.■

rán el cuestionario por correo electrónico y sus respuestas serán tratadas de forma anónima.

Una vez recopilada toda la información, investigadores de la universidad católica de Lovaina llevarán a cabo el análisis de los resultados y en la elaboración de las conclusiones.

En nombre de la Iglesia católica la investigación la lleva a cabo la Fundación Dignidad, que funciona en nombre de la Conferencia Episcopal de Bélgica como contacto central para las víctimas de violencia sexual



# Cariñoso mensaje de Kate

La princesa publicó una foto de su familia en las playas de Norfolk, por el cumpleaños del príncipe William. La imagen, la más informal publicada por la familia, fue compartida en la cuenta oficial. CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024 El Mundo







Rescte. Un bombero carga con una anciana evacuada en la zona inundada en China. EFE

# Una intensa ola de calor azota Europa, Asia y América con el saldo de cientos de muertos

La temperatura llega a 50 grados en algunos sitios de Roma o 54 grados en La Meca. También se disparan incendios. Hay alertas en los Estados Unidos.

### LONDRES, MADRID, BEIJING, EFEY AP

Una intensa ola de calor se extiende por el norte global, causando cerca de 900 muertos entre los peregrinos a La Meca. También desató incendios forestales de graves en Turquía y en Grecia.

El fenómeno climático también produjo unas lluvias torrenciales en el sureste de China donde aumentó este viernes a 38 el número de muertos con varios desparecidos.

Los termómetros se han disparado en las últimas jornadas en diversos puntos de Europa, Asía y América con temperaturas récord para estas fechas del año.

Roma, por ejemplo, se encuentra este viernes en alerta roja por la ola de calor que azota Italia, y se prevé que se alcancé una temperatura máxima de 37 grados, según el ministerio de Sanidad, que también advierte del máximo nivel de alerta en otras siete ciudades italianas: Ancona, Campobaso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, en el norte, y en el sur, Palermo.

Además se llegaron a detectar 50 grados en superficies del Coliseo y la plaza de San Pedro, que cada día visitan unas 25.000 personas, mientras que en la mayor estación de tren de la capital italiana, Termini, también hubo superficies por encima de los 50 grados.

Por otra parte, los incendios forestales que asolan Turquía por las altas temperaturas se han cobrado ya la vida de 11 personas y 44 han resultado heridas, diez en estado crítico, en las provincias de Diyarbakir y Mardin, al sureste del país.

Estas provincias alcanzaron esta semana los 45 grados y se espera que este viernes las temperaturas ronden los 41, unas cifras que se mantienen entre 5 y 10 grados más elevadas de lo normal en esta época, según la Dirección General de Meteorología turca.

Por otro lado, la ministra de Agua de Nueva Delhi, Atishi Marlena Singh, ha comenzado este viernes una huelga de hambre indefinida en señal de protesta por la crisis de agua que vive la capital india, con

### **CAMBIO CLIMÁTICO Y LLUVIAS TORRENCIALES**

### Suben a 38 los muertos por inundaciones en China

Los desastres provocados por fuertes lluvias han causado hasta este viuernes la muerte de 38 personas y la desaparición de otras dos en el distrito de Pingyuan, en la provincia de Guangdong, en el sur de China.

Las intensas lluvias que azotaron el distrito causaron deslizamientos de tierra, inundaciones y corrientes de lodo.

El volumen extraordinario de las precipitaciones duplica el nivel normal para este periodo del año. Los testigos afirman que es la peor inundación en la región de que se tenga memoria con daños calculados en principio en casi mil millones de dólares.

Beijing. Xinhua y Ap

### **DECENAS DE FOCOS EN LOS BOSQUES POR EL CALOR**

### Bomberos batallan en Grecia contra los incendios

Cientos de bomberos luchan este viernes en Grecia, por tercer día consecutivo, contra decenas de incendios que se han declarado en todo el territorio heleno y cuya extinción se ve dificultada por las altas temperaturas y los fuertes vientos. Un total de 45 incendios fallos en el suministro desde hace se declararon en pocas horas este viernes y ya hay un muerto. Un vocero de los bomberos dijo que el fuego que más preocupa a las autoridades se desató en Arcadia, en el sur del país, y ha obligado a las autoridades a ordenar la evacuación de los pueblos de Apiditsa, Xrusa y Xoremi.

Atenas. EFE

semanas, y de la que responsabiliza a otros estados vecinos, especialmente Haryana e Himachal Pradesh.

Esto se suma a la intensa ola de calor que vivió durante semanas Nueva Delhi, que desató una crisis de agua en la capital y llevó a las autoridades a imponer restricciones a su uso; la ciudad ha experimentado este viernes las primeras lluvias después del tórrido verano, anticipo de las precipitaciones monzónicas que está previsto que lleguen a la capital en los próximos días.

En este caluroso escenario internacional, casi 900 personas han fallecido durante la peregrinación anual a La Meca, que terminó el pasado miércoles tras cinco días de ritual y que ha estado marcado por las altas temperaturas que han alcanzado los 51,8 grados.

Egipto es el país más afectado hasta el momento con al menos 325 decesos entre los fieles, la gran mayoría por golpes de calor, indicó a EFE una fuente médica desde Arabia Saudí.

A miles de kilómetros, en Estados Unidos la subida de las temperaturas llevó a las autoridades a emitir este jueves las primeras alertas de la temporada e identificar sitios con aire acondicionado para evitar tragedias, pues en varias ciudades se han batido récords de temperatura.

Se espera que el fenómeno alcance su punto más alto principalmente en la región noreste del país durante el fin de semana con temperaturas en torno a los 37 grados.

México también sufrió muertos por la sofocación. El balance indicaría una treintena de víctimas fatales desde la semana pasada, según cifras oficiales del ministerio de Salud. ■

# Sociedad

## Un caso que conmociona al país



Agachado y con casco. El traslado del tío ayer, hacia la zona donde desapareció el chico.



Marcha. Por primera vez, ayer a la noche, los vecinos salieron a exigir la aparición de Loan.

# La desaparición de Loan: abren una investigación en la Justicia federal por posible trata de personas

Se afianza la hipótesis sobre la posibilidad de que el chico haya sido raptado. Ayer volvieron a realizar una reconstrucción de los hechos. Declararon el tío y la mujer del matrimonio detenido.

**CORRIENTES. ENVIADO ESPECIAL** 

**Javier Firpo** 

jfirpo@clarin.com

Anoche, al cierre de esta edición, se confirmó que en el caso de la desaparición de Loan se abrió una investigación federal por posible trata de personas. Así lo indicó la Fiscalía Federal de Goya y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Se trata de uno de los reclamos de los familiares del nene, que tuvo eco justo un día después de que las autoridades aseguraran que la hipótesis del rapto cobraba más fuerza.

Loan Peña (5) desapareció en el paraje correntino de 9 de Julio hace 9 días. "Se avanza un paso, se retroceden dos", graficó ayer una fuente cercana a la investigación. Desde el fin de semana pasado, siguen los tres detenidos en la comisaría de la ciudad de Goya, imputados hasta el momento por "abandono de persona", calificación que

punto de ser reemplazada por otras dos: "secuestro" y "trata".

El jueves último, en medio de los intensos rastrillajes del que son parte más de 1.000 efectivos, el Ministerio Público de Corrientes admitió, por primera vez, a una semana de lo sucedido en el algarrobal donde vive la abuela y almorzó Loan el 13 de junio -último lugar donde fue visto-, "la posibilidad de que haya sido raptado". Los fiscales que manejan la investigación, Guillermo Barry (UFRAC) y Juan Carlos Castillo (UFIC), informaron que manejan dos hipótesis: que se haya extraviado -la primera que se barajó- y que haya sido secuestrado.

María Noguera (46), madre Loan, desde el día uno está convencida que a su hijo se lo llevaron. "Yo estoy convencida que él no se perdió, porque es un chico vivo, fuerte, sabría pedir ayuda. Gritaría, lloraría. Yo estuve en el algarrobal de la casa de doña Catalina - la abuela - al rato

era total", le dijo a Clarín.

Jorge Monti, abogado de Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Antonio Benítez, los imputados hasta el momento, le venía diciendo a los me-

# Analizan cambiar la carátula a "secuestro" y "trata de personas".

dios, durante la semana, que él les sugería hablar con los investigadores para demostrar su inocencia. El jueves se conoció que Monti dejaba de representar a Benítez, el tío de Loan. Una situación desconcertante, acorde a lo que viene sucediendo hace nueve días en estas latitudes correntinas.

Millapi, Ramírez y Benítez se encuentran en prisión preventiva sin plazo, dictada por el juez de Garantías de Goya Lucio López Lecube. Ayer fue el día más movido en los tribunales de esta ciudad, ya que a

Millapi, habló también Antonio Benítez, el tío, la voz más esperada. "Lo perdí de vista", fue una de las primeras frases que declaró según pudo averiguar Clarín.

"No quise en ningún momento ocultar la verdad. Yo fui a una reunión familiar. Después del almuerzo, fui con una bolsa de arpillera a agarrar naranjas. Fui solo y a los diez minutos cayeron Ramírez, Millapi y los otros nenes. Le pelé una naranja a mi sobrino Loan y otra a mi hijo Joaquín".

En eso hubo una llamada al teléfono de Ramírez, Millapi-su parejase acercó y, junto a Benítez, se fueron alejando mientras los chicos seguían jugando en los alrededores, coinciden las fuentes.

Se alejaron los adultos y los chicos los siguieron. "A mitad del trayecto de vuelta, una nena, Nicole, le dijo a Ramírez que faltaba Loan. Se dieron vuelta y fueron a buscarlo. Cuando llegaron al naranjo de nuevo, Loan ya no estaba. Llamé a se mantenía ayer, aunque estaba a de que desapareciera y el silencio la anunciada palabra de Mónica mi mujer, Laudelina, para pregun- falta de respuestas.

tarle si Loan había llegado a lo de la abuela Catalina pero la respuesta fue negativa", contó Benítez. Sobre por qué se lo había visto sin remera, el imputado señaló: "Hacía mucho calor y había muchos insectos y me la saqué para ahuyentar a los bichos".

La familia de Loan tiene entre ceja y ceja a Benítez. "Nunca tuvimos mucho contacto y tampoco me caía muy simpático". Y José Peña, padre de Loan, se sorprendió al ver la cantidad de fotos de su hijo en el Facebook del detenido. "La verdad es que no entiendo por qué tiene todas esas fotos si prácticamente no tenían relación".

Al cierre de esta nota terminaban de realizar la reconstrucción de los hechos. La Plaza San Martín, de 9 de Julio, se vio ayer repleta. Los vecinos exigieron la aparición de Loan en la marcha de las velas. Estuvieron los hermanos pero no los padres, que, devastados, no soportan más la ausencia de su hijo ni la

Sociedad 35



Unidos. "Estamos agotados, casi no vivimos", dijo José Peña. En la foto, junto a su mujer María.

# "Nunca tuve mucho contacto con el tío, no me caía muy simpático"

Lo dijo José, el papá de Loan, a Clarín. "Es mi preferido, mi compañerito de mate. Necesito que vuelva", agregó.

La casa de los padres de Loan, en 9 de Julio, es muy transitada por la familia numeroso de Peña. José (56) y María (46), los padres del chico desaparecido hace ocho días, necesitan un poco de tranquilidad y paz. "Queremos estar un poco juntos, nosotros solos, pero la guardia periodística no nos da descanso", pide Mariano (25), el hijo mayor. "Hablemos, hablemos, interrumpe José, pero vamos adentro, no quiero que nos vean aquí porque van a querer hablar todos los medios", le dice José a Clarín.

Entramos a la humilde vivienda de la calle Córdoba, en el barrio Chaquito. Pasamos por delante del santuario de la Virgen de Itatí, que hay en una de las piezas de la casa y se suma María por pedido de su marido. "Que hablé él, está todo bien", sugiere ella. "Estamos agotados, casi no dormimos, casi no comemos y casi no vivimos", expresa Peña, en el fondo de la casa.

Hace unos minutos se acaba de ir la policía correntina, encabezada por el comisario Marcos Navarro. "Nos preguntan siempre lo ción. Yo tampoco era su amigo, nunca tuve mucho contacto con él, tampoco me caía muy simpático...

Me enteré que aparecieron fotos

mismo y contamos lo mismo. Qué hicimos durante y después del almuerzo del jueves, cuando Loan desapareció. Además quiero decir que es mentira que yo me quedé dormido después de comer. Siempre estuve despierto y escuchaba a los chicos jugando afuera de la casa. Siempre pensé que ahí estaba Loan".

La tristeza se hace carne en la

## "Sería lo mejor que esté con alguien, pero con vida".

resquebrajada cara de José, que no llora. Lo observa María, su mujer, con sumisión. No agrega ni interrumpe, sólo habla él. "Loan no tenía vinculo con casi nadie de ese almuerzo. Y al tío (Antonio Benítez, detenido e imputado) lo conocía, pero nada más, no había relación. Yo tampoco era su amigo, nunca tuve mucho contacto con él, tampoco me caía muy simpático... Me enteré que aparecieron fotos

en su, en su... no sé cómo se dice".

Se le muestra a José el Facebook de Antonio Benítez y llama la atención la cantidad de fotos del pequeño Loan. "Es raro, me sorprende que tenga tantas fotos, como te digo, no había relación. No sé, no sé qué pensar. Yo sólo quiero a Loan otra vez conmigo. No puedo creer que no esté, menos que se lo hayan llevado. Pero hoy sería lo mejor que esté con alguien, pero con vida. Hace ocho días que lo están buscando. El comisario me dijo que están haciendo todo lo posible. Para mí no alcanza, porque Loan no está".

Reaparece Mariano, el hijo mayor, con un plato de guiso. "Pa, dale,
vamos a comer, tenés que comer".
María se lo lleva del brazo. "No perdemos las esperanzas, Loan es un
chico fuerte y vivo". Esboza una
sonrisa José, es casi una misión imposible. "Es mi preferido Loan, con
él, a esta hora, jugamos mucho después del jardín... Tiene que volver,
es un chiquito fuerte. No puede estar muerto, debe estar con alguien
que se lo llevó".

Javier Firpo / Enviado especial bre, cumpliría 20 años.

# La mamá de Sofía Herrera habló sobre Loan: "Me siento muy reflejada"

Su hija desapareció en un camping de Tierra del Fuego, en 2008. Tenía sólo 3 años. Nunca la encontraron.

### Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

"Pasan las horas, pasan los días y lo único que estás esperando es que tu hija aparezca. Es una situación muy angustiante para cualquier familia. Imaginate lo que es vivir esa situación, es lo peor que le puede pasar a una persona", dice con conocimiento de causa María Elena Delgado desde Tierra del Fuego a Clarín. Su hija es Sofía Herrera que en 2008 desapareció cuando tenía 3 años. Su caso dio origen a al programa "Alerta Soffa", la misma que se activó el sábado por la desaparición de Loan Danilo Peña.

María Elena vuelve por momentos a ese domingo 28 de septiembre de 2008 y rememora cada paso que dio mientras piensa cuál pudo haber evitado para poder cambiar lo que al final sucedió. La familia Herrera salió con amigos a pasar el día en el camping Jhon Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande.

Elena, su marido Fabián y Sofía se detuvieron en un supermercado a comprar comida y luego en una estación de servicio donde se encontraron con Noemí Ramírez y Silvio Giménez, quienes a su vez estaban con sus hijos de 2 y 9 años.

El grupo llegó al camping situado en el kilómetro 2.893 de la Ruta Nacional 3, en dos autos que estacionaron cerca del camino. El lugar, un paraje casi desértico, es un rectángulo de 15 hectáreas cercado con un alambre de un metro de altura y seis hilos, el primero de púas.

Sofía se separó por unos instantes de sus padres y desde entonces nadie volvió a saber de ella. En ese momento Elena estaba embarazada de Giuliana. Su nacimiento, de alguna forma se transformó en un motor para continuar su lucha. Pasaron los años, pero su madre mantiene vigente la expectativa de encontrar a la joven que este año, en diciembre, **cumpliría 20 años**.

Hasta el momento el único sospechoso es José Dagoberto Díaz Aguilar, a quien apodan "Espanta la Virgen", de nacionalidad chilena y que tenía costumbres nómades. Se cree que podría haberse llevado a Sofía desde el camping donde se encontraba. En septiembre de 2020, la Justicia de Tierra del Fuego e Interpol dieron a conocer por primera vez la foto del sospechoso. Su pedido de captura nacional e internacional fue dictado por el juez Daniel Césari Hernández tras reunir nuevos indicios que lo vinculan con la desaparición de la nena.

"Él se había presentado espontáneamente a decir que sabía lo que había pasado con mi hija. Dijo que un capataz de estancia la había encontrado en **una trampa de zorro**, que agarró a mi hija y la enterró. Gracias a Dios, no había nada en ese lugar. Lo dejaron libre porque pensaron que era un charlatán que quería llamar la atención", recuerda María Elena.

Lo que motivó su pedido de captura fue la declaración de Néstor Oviedo, que cuando Sofía desapareció tenía 6 años. Pero en aquel momento, nadie tomó en serio su testimonio. A los 16, volvió a declarar. También a los 18, por tercera vez. En esa última oportunidad describió la cara de un sujeto que estaba con un perro Boxer, un auto gris y se había llevado a la nena.

### A raíz de este caso se creó el programa "Alerta Sofía".

"Lo que veo, con los años, es que no se ha perfeccionado mucho o no se capacita a la gente en cada provincia. Si desaparece un niño se tiene que actuar inmediatamente. Con el caso de Loan me siento muy reflejada. En el dolor, la angustia que tenés los primeros días de no saber qué pasó con tu hija. Lo único que estás esperando es que aparezca", expresa Elena.

36 Sociedad



Nueva norma. En esta provincia se permite manejar con 0,5 gramos por litro de alcohol en sangre como máximo. Una de cada 4 muertes en siniestros viales se da en estos casos.

# Mendoza: los que choquen alcoholizados deberán pagar las internaciones

También incluye a los que manejen bajo efectos de drogas. Calculan que una semana en terapia intermedia o intensiva cuesta al menos \$ 15 millones.

MENDOZA. CORRESPONSAL

Roxana Badaloni

mendoza@clarin.com

Como medida aleccionadora y que busca cuidar los gastos del Estado, el gobierno de Mendoza comenzará a cobrar los costos de internación, de insumos y gastos médicos a los conductores ebrios que estén involucrados en accidentes viales y terminen hospitalizados.

La medida, inédita en el país, es parte de un paquete de leyes, que el gobierno de Alfredo Cornejo (UCR) envió a la Legislatura. En el caso de la norma que pretende cobrar los gastos hospitalarios, fue aprobada el miércoles y aguarda la reglamentación en las próximas semanas para empezar a usarla.

El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, contó a **Clarín** que estas disposiciones se enmarcan en un plan de 26 leyes, que han conseguido consenso político, para el fortalecimiento de recursos humanos, inversiones en salud y mejoras en los procesos tecnológicos del ministerio. "Creamos un ente público que centralizará todos los cobros, de los pacientes que se atiendan en los hospitales y centros de salud públicos, ya que todos los efectores pequeños no pueden hacerlo con la Superintendencia de Salud por la nueva disposición nacional", explicó el ministro.

En esos cobros, aparece la deci-

# Se trata de una medida inédita en el país.

sión del recupero de las prestaciones de salud que se otorgaron a conductores que estaban bajo los efectos del alcohol, drogas o sedados.

Mendoza tiene una tasa alta de siniestros de conductores que han superado los límites de alcohol en sangre permitido, con casos graves recientes como el de un automovilista borracho que atropelló y mató a un policía y a un agente de tránsito. El test de alcoholemia del contación.

ductor que los embistió dio 2,68 gramos de alcohol por litro.

En la provincia del vino la legislación provincial **permite conducir hasta 0,5% de alcohol en sangre,** distinto a la ley de tránsito nacional que dispuso alcohol cero para salir a las rutas.

Un informe del Ministerio de Salud de Mendoza cuando se presentó el proyecto a principios de año, reveló que en promedio una persona que ha tenido un incidente de tránsito que requiere una semana de internación en terapia intermedia o intensiva, genera un costo aproximado de no menos de 15 millones de pesos en internación, estudios, medicación y tratamientos.

"El costo final puede ser superior si se trata de un siniestro que requiere **terapia intensiva o varias intervenciones quirúrgicas y rehabilitación"**, explicó el ministro.

En caso de los **extranjeros** que se atiendan en hospitales públicos de Mendoza, si no se trata de una emergencia, el paquete de leyes establece que deberán **pagar esa prestación**.

El ministro Montero dijo que el impacto en el presupuesto de Mendoza de los extranjeros que concurren a hospitales públicos y centros de salud, es distinto al de algunas provincias del norte argentino: "apenas el 0,5% son pacientes de afuera".

En la ley que crea el ente recaudador de la Salud está previsto que

# La idea es recuperar el costo para el sistema de salud público.

se le cobre a toda persona que no tenga residencia en Argentina. Excepto cuando se trate de una emergencia médica, a la que sí se dará cobertura gratuita.

La ley fue aprobada por unanimidad de la Cámara de Diputados de la provincia. Antes lo había votado a favor el Senado de Mendoza.

"El objetivo de esta Ley es recuperar **"el costo que la violación de distintas normas genera en el sistema de salud público provincial"**. Establece que el Ministerio de Salud y Deportes, a través del Ente Reforsal, creado por Ley Nº 9535, podrá realizar el cobro o recupero de las **prestaciones de salud** que se hubieran realizado en los efectores del sistema de salud público en beneficio del conductor que bajo los efectos del alcohol por encima de los límites permitidos en la Ley de Tránsito, **participe u ocasione un accidente de tránsito**.

La norma aclara que la disposición de cobro es para la conducción de automóviles, bicicletas con o sin motor, motocicletas o ciclomotores y transporte de pasajeros y de carga, Y que incluye a los conductores que estén bajo los efectos de psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias que alteren el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro.

Según la fundamentación de la ley, una de cada cuatro muertes en accidentes de tránsito está vinculada a conductores bajo los efectos de intoxicación alcohólica o por estupefacientes.

En el caso que la persona que conducía alcoholizada tenga cobertura sanitaria privada, el cobro será a la obra social o prepaga.

El diputado radical Franco Ambrosini dijo: "Si la persona involucrada no tiene obra social y no puede pagar los gastos del hospital, se le iniciará un proceso judicial y será embargado".

Y aclaró el legislador que si el que provocó el accidente bajo los efectos del alcohol o sedado no tiene seguro vigente y al día en su vehículo, también deberá hacerse cargo de los costos de internación de los terceros que se hayan visto involucrados en el incidente vial. ■

Sociedad 37

# Con temperaturas de casi-20°, la Patagonia sufre una ola polar

En Santa Cruz, Chubut y Neuquén cerraron rutas y Tierra del Fuego está en alerta roja por el frío extremo.

Desde el miércoles, el Sur del país enfrenta temperaturas extremas. Y en muchas ciudades el pico de las bajas temperaturas se dio ayer, justo en el primer día de invierno.

En Río Gallegos, Santa Cruz, el termómetro rozó los-16° y las autoridades le pidieron a la población no circular por calles y rutas si no es estríctamente necesario. El tránsito se encontraba restringido en la RN 288, entre Estancia La Julia, Laguna Grande y Tres Lagos.

Por otra parte, la Sección de Aviación de Ejército 11 de la Brigada Mecanizada XI **rescató a 16 operarios** que estaban aislados en la represa hidroeléctrica Néstor Kirchner.

En Río Grande, Tierra del Fuego, la temperatura alcanzó los -18° y el Servicio Meteorológico Nacional declaró el **alerta roja** para toda la provincia por el frío extremo.

En lo que va de la semana, se registraron 200 camiones varados en Las Lajas, como consecuencia del temporal de nieve que afecta a Neuquén. A esta cifra se sumaron otros 80 vehículos, que tuvieron que detenerse entre Las Lajas y Zapala a la espera de una mejora en el clima. El Ejército asistió a los camioneros con bebidas calientes.

En tanto, en **Bariloche**, los turistas argentinos y extranjeros (en especial brasileños) disfrutaron de las intensas nevadas de los últimos días. **Nevó en pleno Centro Cívico** y los cerros Otto y Catedral tuvieron una gran jornada. El termómetro llegó a -3°.

La fuerte nevada en la zona afectó también a Chubut, acompañado de una fuerte ola polar. En este contexto, decenas de personas quedaron varadas por más de 30 horas en las principales rutas de la provincia, siendo Comodoro Rivadavia la cuidad más complicada.

Por ejemplo, en la ruta 26, camino a la localidad de Sarmiento, se registraron 2 metros de nieve, por lo que varios vehículos quedaron tapados por completo y las autoridades debieron trabajar para liberarlos. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Comodoro24, en el lugar, quedaron varados cerca de 150 trabajadores petroleros.



Sonrisas. Los cerros de Bariloche tuvieron mucha actividad. EUGE NEME



Rescate. En Santa Cruz, operarios habían quedado aislados.









@expocupcakes

PRECIOS DIRECTOS DE FÁBRICA

LA RURAL/ PABELLON OCRE

6 y 7 DE JULIO

VENTA DE INSUMOS Y ACCESORIOS, MATERIA PRIMA Y ELABORADOS, DEMOSTRACIONES EN VIVO Y NOVEDADES DEL SECTOR



















-15%

EN ENTRADAS EL 6 Y 7 DE JULIO, CON AMBAS TARJETAS La Rural, CABA. Válido en boleterías del lugar.

365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 7/07/2024 BENEFICIO VÁLIDO TODOS LOS DÍAS, PARA SOCIOS 365 Y 365 PLUS. PARA ACCEDER A ESTE BENEFICIO DEBERÁS COMUNICARTE AL SIGUIENTE NUMERO VÍA WHATSAPP 54(11) 5263 5500, DONDE TE ATENDERÁ UN ASESOR Y VALIDARA TU CONDICIÓN DE SOCIO. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUJETO A FUTURAS MODIFICACIONES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

38 Sociedad CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024

#### SOBREMESA MAYOR

# Después de los 65 años hay mucho más que "viejismo"

#### TERAPIA ABIERTA

#### Pacho O'Donnell

Escritor y médico psicoanalista



omos 8 millones de ancianas y ancianos que sufrimos el acoso del "viejismo". Las publicidades de viajes, autos y electrodomésticos están dirigidas a los jóvenes. Y a nosotros nos tocan escasas y baratas ofertas de pegamentos de prótesis dentales, pañales de adultos y colágeno para las articulaciones. No es casual que la palabra "viejo" tenga tantos sinónimos en el diccionario de la Real Academia Española, y no especialmente positivos: vejestorio, matusalén, decrépito, veterano, maduro, senil, achacoso, longevo, vetusto, centenario, añoso, arcaico, anticuado, pretérito, antiguo, rancio, fósil, lejano, trasnochado, antediluviano, arqueológico, gastado, estropeado, deslucido, ajado, usado, destartalado...

Con el "viejismo" rompemos la colectiva estrategia de negación de la muerte. Porque la ancianidad "amenaza" con la muerte. Nos recuerda que todos vamos a morir a pesar de los esfuerzos por negarlo con cirugías, tinturas y botox. La certeza de la muerte es intolerable para el ser humano. La filosofía se propone explicar y comprender, y ojalá conjurar, el absurdo destino de nacer para morir. Según Platón la filosofía consiste en aprender a morir. Las religiones prometen otras vidas basadas en la fe, promesas nunca comprobadas. La ciencia brega por alcanzar la inmortalidad aunque por ahora solo ha logrado, meritoriamente, prolongar



#### "Viejo de mierda", se dispara ante un altercado de tránsito cualquiera. O "parecés un viejo". O "no te vistas como una vieja".

la vida de algunos. Hay científicos que consideran seguro que con los diagnósticos genéticos y remplazos de órganos se llegará a la inmortalidad, a la que llaman "amortalidad", pues no impedirá la muerte por arma de fuego o accidente.

"Viejo de mierda", se dispara ante un altercado de tránsito cualquiera. O "parecés un viejo", o "no te vistas como una vieja".

¿Es acaso la inmortalidad lo deseable? Borges lo niega en su relato "El inmortal". Marco Flaminio, su personaje, descubre que la inmortalidad es una condena, porque es la muerte la que da sentido a cada acto ante la posibilidad de ser el último.

Si la vida fuera un partido de fútbol sin pitada final ningún valor tendrían los goles, pues se anotarían infinitos que no merecerían festejo ni emoción.

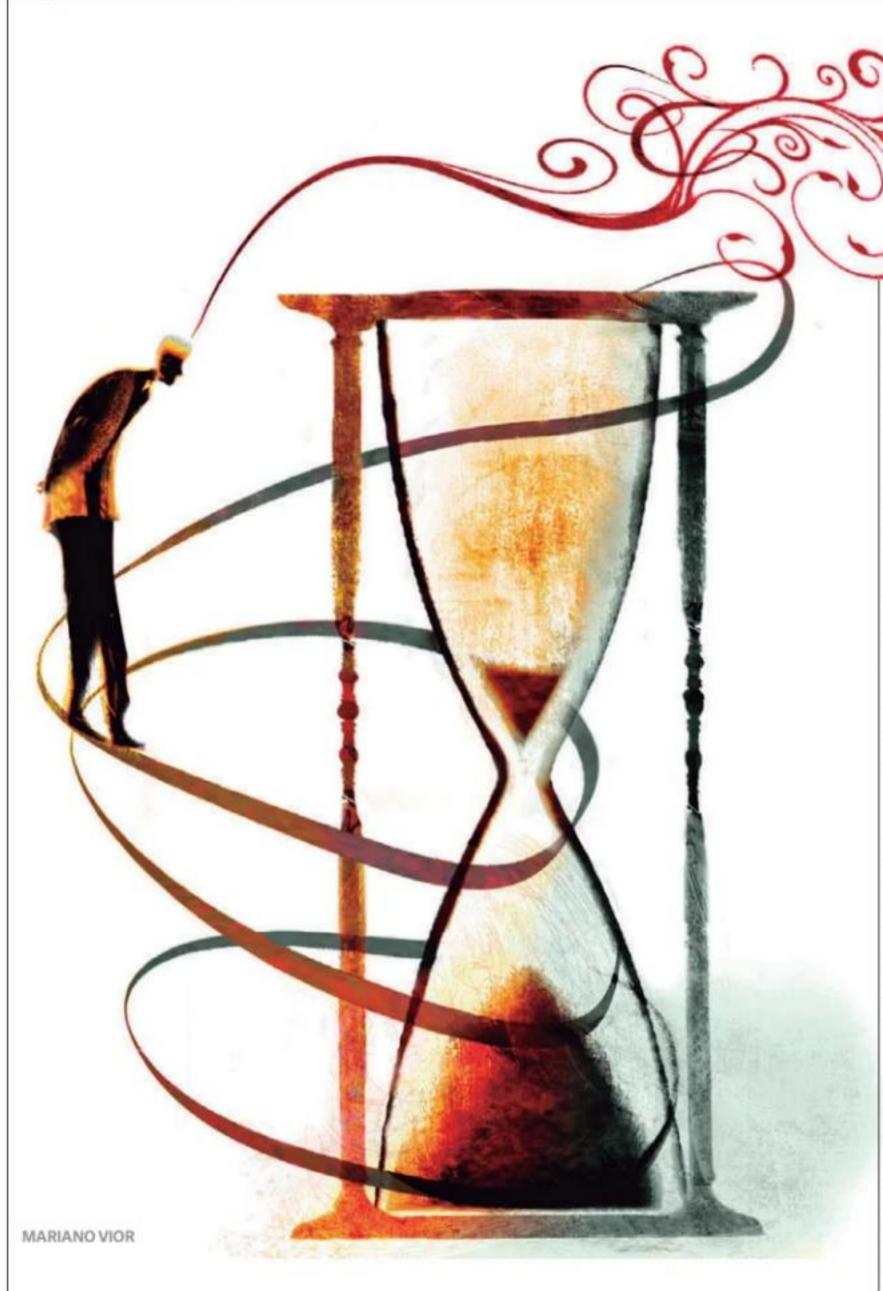

Saber de la muerte es saber del tiempo, y es el tiempo lo más valioso que tenemos. El uso que le demos, conscientes de su paso y finitud, sin tibiezas, es lo que dará sentido a nuestra existencia y alimentará de coloridos recuerdos nuestra ancianidad.

Una buena vejez es consecuencia de una buena vida.

El problema es que las personas mayores practicamos el "viejismo" en nosotros mismos. Asumimos que la vejez es equiparable a una enfermedad grave, incurable, letal. Que viejas y viejos somos feos, vulnerables, depresivos, que hablamos de personas y sucesos que a los más jóvenes no les interesan, que preferimos los brazos del sillón a los de alguien amado. Que hemos abandonado el cuerpo y el sexo y que ahora vamos de guardia en guardia y de consultorio en consultorio.

En "Mi viejo" Piero canta "Es un buen tipo mi viejo/Que anda solo y esperando/Tiene la tristeza larga/De tanto venir andando".

En soledad esperando la muerte, triste. El viejismo en su clara expresión.

Es cierto que nuestra sociedad de consumo nos descarta por ser malos consumidores debido a nuestra incapacidad de generar ingresos y las injustas e irritantes jubilaciones. No obstante, en la medida de las posibildiades, les propongo que lleguemos a un acuerdo: no hemos nacido para dilapidar la vida en nimiedades mediocres, no hemos nacido para desperdiciarla en trabajos que no nos satisfacen, en relaciones de pareja ya extinguidas, en obligaciones a que nos condena nuestra cobardía. Ellos serán los haberes y deberes de los implacables balances de nuestra vejez.

"Viejos, lo que se dice viejos/eso es sólo un

rumor de los muchachos/por ahora la clave es seguir siendo jóvenes/hasta morir de viejos", escribió Mario Benedetti.

Séneca ya lo dijo mu-

ras nos han sido tomadas, otras nos han sido robadas, otras nos han huido. La pérdida más vergonzosa es, sin duda, la que acontece por negligencia... No pierdas, pues, hora alguna, recógelas todas. Asegura bien el contenido del día de hoy, y así será como dependerás menos del mañana".

Hoy estamos preocupados por saber si hay vida después de la muerte, pero ¿hay vida antes de la muerte? La que yo vivo, ¿es vida?

Testimonios de especialistas en pacientes terminales permiten afirmar que en los últimos momentos se tiene más en cuenta lo no realizado que lo realizado. Es decir, las deudas con uno mismo. ¿Por qué no viajé si era lo que más me gustaba? ¿Por qué no estuve más tiempo con mis hijos? ¿Por qué no pinté? ¿Por qué no me divorcié?

"Viejos son los trapos", escuchamos. Pero las personas también somos viejas. Es importante no negar la vejez. Y asumirla como una etapa dinámica, creativa.

La vejez puede ser la etapa más feliz de nuestras vidas. El tiempo que disponemos luego de los 65 nos puede permitir saldar nuestras deudas, hacer, pensar, estudiar aquello que deseábamos hacer pero que por distintos motivos no hicimos aún.

Un ejemplo literario es el de Don Quijote de la Mancha, viejo de 50 años, equivalentes a 70-75 años actuales, quien embriagado por la lectura de novelas de caballería, decide "hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama".

¿Qué cuántos años tengo? Al gran escritor portugués José Saramago, quien publicó su primera novela a los sesenta años y con quien compartí una luminosa epistolaridad, se le atribuye un manifiesto contra el "viejismo": "¿Qué cuántos años tengo? ¡Qué importa!/¡Tengo la edad que quiero y siento!/La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso/Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido (...)¡Qué importa si cumplo cincuenta, sesenta o más!/Pues lo que importa: ¡es la edad que siento!"

O'Donnell tiene 82 años y es autor de "La nueva vejez", donde explica por qué esa puede ser "la mejor etapa de la vida".



40 Sociedad CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024

# Autorizan una nueva vacuna que fue probada en Argentina

La FDA la habilitó para una patología diferente del Covid. Previene el virus sincicial respiratorio, que afecta especialmente a bebés y adultos mayores.

#### Adriana Santagati

asantagati@clarin.com

La triple viral es la vacuna que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas y es una de las incluidas en el calendario nacional de vacunación. Pero, quizás en unos pocos años, haya otra triple viral. La FDA, el organismo de Estados Unidos equivalente a la AN-MAT de aquí, acaba de dar un paso importante en ese camino: autorizó una nueva vacuna de ARN mensajero que se probó en Argentina.

Para entender de qué hablamos y por qué es importante, hay que poner un contexto y volver atrás en el tiempo, a la época de la pandemia, cuando se empezó a hablar de la "panvacuna" o triple vacuna. En los albores de la vacunación del Covid, la novedosa plataforma de ARN mensajero abría un mundo en la inmunología.

Ya se puso el foco en lo que pasaría en el futuro: esa tecnología permitiría desarrollar, en un solo pinchazo, la protección contra el nuevo Covid y contra la vieja conocida influenza y también de un virus muy conocido pero subvalorado: el sincicial respiratorio (VSR).

Este parece ser el año del sincicial. En 2023, este virus respiratorio colapsó las guardias pediátricas por los casos de bronquiolitis, co-



De avanzada. La plataforma ARN mensajero causó un fuerte impacto en el mundo de las vacunas.

mo suele suceder habitualmente pero en el último tiempo se agravó por la falta de pediatras.

En 2024, por primera vez se comenzó a aplicar una vacuna contra el VSR a las embarazadas, que logra proteger a los lactantes. Recién cuando pase el invierno se podrá estimar el impacto de esa vacuna -que fue desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer-, pero las autoridades del Ministerio de Salud habían señalado hace unas semanas que la campa-

#### ña de vacunación viene muy bien.

Esta vacuna está incluida en el calendario nacional de vacunación, por lo cual es obligatoria y gratuita. Pero el sincicial es un virus que se caracteriza por golpear más severamente en los dos extremos de la vida: niños pequeños y adultos mayores. La ANMAT autorizó este año esta vacuna de Pfizer y otra que desarrolló la compañía británica GSK para mayores de 60 años, pero, en este caso, en el ámbito privado. Ambas están disponibles en vacunatorios y utilizan una proteína de prefusión del virus.

La vacuna del VSR fue uno de los "santos griales" de la inmunología. Se la investigó durante décadas y ahora, con la proteína de prefusión, se consiguió una vacuna eficaz. Y, también, con el ARN mensajero.

La máxima autoridad sanitaria estadounidense autorizó a principios de mes la primera vacuna de VSR con ARN mensajero, desarrollada por el laboratorio Moderna. En Argentina se estima que la solicitud de aprobación se hará próximamente. Aquí, la vacuna de Covid de Moderna la comercializa el laboratorio Raffo, que podría ampliar su portfolio al resto de vacunas. Porque Moderna está estudiando también una vacuna de ARN mensajero para la influenza.

Gonzalo Pérez Marc es investigador principal de Equipo Ciencia, que hizo en Argentina los ensayos de la vacuna de Covid de Pfizer, las dos vacunas estadounidenses contra el VSR y de la de gripe de Moderna. De la nueva vacuna de VSR lideró el reclutamiento global de voluntarios para el ensayo de fase 3, con más de 1.600 participantes.

Esta primera aprobación de una vacuna de ARN mensajero para una patología que no sea Covid "representa un hito importante en la lucha contra el VSR y nos llena de orgullo haber contribuido a su desarrollo", remarca el científico. El sincicial respiratorio "es tan o más dañino que la gripe", principalmente por "la repercusión sobre los pacientes que tienen patología cardiovascular. Desestabiliza la insuficiencia cardíaca", explica Pérez Marc sobre el impacto en los adultos mayores internados por VSR.

Sin embargo, concede, es un virus que, de alguna manera, está subestimado porque se lo testea poco. Cree que con las vacunas se va a empezar a tener mayor noción de su gravedad y se lo va a pesquisar más porque también ahora se lo puede prevenir. Y está convencido de que las nuevas vacunas del VSR van a cambiar el paradigma.

En el corto plazo habrá una combinación de opciones para cubrir la prevención y atención: las autorizadas vacunas para adultos mayores y embarazadas para proteger a los más pequeños (quienes muchas veces contagian a sus abuelos que los cuidan) y los anticuerpos monoclonales aplicados a bebés. ■

### Otra prepaga líder anunció que ajustará casi 9% su cuota en julio

#### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

El mercado de la medicina prepaga está en pleno movimiento. Cada empresa está haciendo su apuesta y, con el correr de los meses, a partir de la liberación de precios que regirá desde julio, se podrá apreciar cuáles se acomodarán mejor a las reglas de juego que propone el nuevo escenario.

El regreso a la libertad para ajustar las cuotas -tras un primer intento fallido a partir de enero-hace que, en este momento, en el que la mayoría de las compañías más importantes ha mostrado sus cartas.

El espectro que oscila de 4,2 por ciento a más del 9 por ciento.

Casi en la cima se ubicó una de las prepagas líderes, cuyo aumento estaba pendiente de anuncio y se acaba de conocer: según la comunicación que empezaron a recibir los afiliados, Sancor Salud ajustará un 8,9 por ciento la cuota en julio y ese valor la deja segunda en el ránking de las empresas de alcance nacional, detrás de la prepaga del Hospital Italiano. La lista de aumentos confirmados por diferentes prepagas para julio queda, de mayor a menor, de la siguiente manera: Hospital Italiano, 9,37 por ciento; Sancor Salud, 8,9 por ciento; Accord Salud, 8,8 por ciento; el abanico de aumentos sea amplio. Omint, 8,5 por ciento; Medicus,

8,07 por ciento; Galeno; 7,45 por ciento; Swiss Medical, 6,7 por ciento; Hospital Alemán, 6,3 por ciento, y Medifé, 4,2 por ciento.

Desde el Hospital Británico aseguraron sobre la próxima variación de su cuota que lo informarían el lunes. En el caso de OSDE, la prepaga más grande del país, el ajuste de julio recién se conocerá en julio porque es la única empresa del sector que cobra a mes vencido.

Sancor Salud tuvo un crecimiento importante últimamente. Con más de 700 mil afiliados pasó a ser una de las prepagas más grandes del mercado. Es la misma compañía que en abril, cuando se iniciaba el amparo judicial de la Superintendencia de Servicios de Salud, se

presentó ante el juez para cuestionar el carácter de la acusación e intentar despegarse. La empresa buscó diferenciarse de sus pares, a los que señaló de haber sido responsables de supuestos aumentos abusivos señalados por el Gobierno. Así trató de encontrar un paraguas contra la avanzada oficial, que, de todos modos, la alcanzó.

El abogado Raúl Ferreyra García, letrado de la Mutual Sancor Salud, utilizó a fines de abril como argumento de defensa los contrastes en la política empresaria entre las prepagas: "La actora (Superintendencia de Servicios de Salud) deduce una demanda 'indiferenciada' contra la accionada, cuando existe una marcada heterogeneidad en el litisconsorcio pasivo de nuestro caso. Nuestra situación es diferente a la de cualquier otro accionado o una parte de ellos. No podemos ser arrastrados por el eventual abuso cometido por alguno (o algunos) de los codemandados. En dicas y consecutivas acordadas".■

consecuencia, su Señoría debe diferenciar prolijamente la situación de cada una de las accionadas".

Otra vez liberadas las cuotas del tope inflacionario-cuyo último dato fue del 4,2 por ciento-, la prepaga comunicó a sus afiliados el aumento del 9,8 por ciento en julio. Dice el texto: "Se han registrado una serie de variaciones en costos prestacionales a todo nivel, como aranceles profesionales, insumos médicos y no médicos, y costos laborales del sector. En consecuencia, las autoridades de la Asociación resolvieron un incremento del 8,9 por ciento para julio de 2024".

Sancor Salud informó sobre la forma en que devolverá el dinero cobrado por encima de la inflación en los últimos meses: "En la próxima factura percibirá dicha compensación bajo la denominación 'Devolución Incremento Expte CCF 9610/2024 - Cuota 1/12', siendo esta la primera de las doce cuotas perió-

Sociedad CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024







Compañeros. La vicegobernadora Magario y Carlos Fernández (63).

# Asesinaron en un asalto a un asesor de Verónica Magario

Carlos Fernández recibió un disparo en el pecho cuando intentaron robarle el auto. Fue el jueves a la noche en Castro casi Avenida San Juan, en Boedo.

#### Natalia locco

niocco@clarin.com

En la vereda, una cinta que advierte "peligro" cerca el lugar donde Carlos Alberto Fernández (63) cayó el jueves alrededor de las 20.30, asesinado de un disparo en el pecho luego de que intentaran asaltarlo. Era asesor de Verónica Magario en la Legislatura bonaerense y tenía una larga trayectoria de militancia en el peronismo porteño.

El jueves, el movimiento-cuentan los vecinos-era calmo por el feriado y la hora y porque faltaban minutos para el debut de la Selección Nacional por la Copa América. "Pensé que era un choque, una moto", dijo el empleado de una cafetería a Clarín que ni se asomó al escuchar el estruendo. Después sabría que fue un disparo.

Carlos Fernandez manejaba su auto Toyota Corolla, aunque ese dato no fue confirmado por la Policía de la Ciudad. Se detuvo en el único espacio libre de Castro al 1100, metros antes de la avenida San Juan: la bajada de una cochera.

"No estaba estacionado ni en do-

ble fila, con la mitad del auto adentro y el resto afuera, en la puerta del garaje", contó Leandro, un vecino que vio la secuencia posterior al crimen desde su balcón. "Parecía esperar a alguien" para seguir. Lo que pasó después es una incógnita. Un amigo es el único testigo que aportó datos, pero, como no hay cámaras en esa cuadra que hayan podido captar el momento del crimen, no está claro si intentó resistirse al robo o cómo fue el ataque.

La sangre todavía corría por el asfalto en el sitio donde Fernández cayó herido luego del robo. Un policía que realizaba su recorrido habitual fue el primero en llegar a la escena y pidió una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde murió.

Ayer a la tarde, personal policial consultaba entre los vecinos para detectar cámaras de seguridad que pudieran haber grabado los momentos previos o el crimen. Gracias a un domo de vigilancia pudieron identificar a dos sospechosos que corrían, "uno vestido de marrón, el otro con un chaleco negro". Cruzaron la avenida San Juan sin mirar y esquivando los autos que transitaban con el semáforo verde.

"Venía del supermercado, en San Juan y Castro y escucho un disparo. Cuando levanto la vista veo a dos muchachos, de entre 20 y 30 años, que cruzan la avenida en pleno tránsito. Un policía escuchó y se acercó. Empezó a llamar a los patrulleros. Por las dudas volví a mi casa. Fue antes del partido de la Selección", contó el encargado de un edificio, en diálogo con C5N.

Escaparon hasta Castro Barros al 800, donde se llevaron un Peugeot 208 y siguieron hacia el sur del Conurbano. Un llamado al 911 permitió detectar características similares en los delincuentes que robaron el auto y quienes atacaron a Fernández. Cámaras de seguridad los registran "cruzando el Puente Alsina". El auto fue encontrado en Villa Fiorito, Lomas de Zamora.

Los dos sospechosos siguen prófugos y la investigación está en manos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y de la Fiscalía Nº 56 a cargo Edgardo Orfila.

Ana tuvo miedo. Esperó, asustada, que su marido regresara a casa después de enterarse de que habían matado a una persona justo enfrente de la verdulería que tienen desde hace 18 años. "Nunca nos robaron. Arrebatan celulares y esas cosas, pero nunca vimos algo así tan grave", le dijo a Clarín.

Un empleado de una cafetería contó: "roban celulares y esas cosas, pero no así. Hay muchos accidentes de tránsito, motos y esas cosas. Pero nunca nos imaginamos que podría ser el ruido de un disparo. Pensé que se la había dado otra moto". Leandro agregó: "Cochabamba, a una cuadra, es zona liberada para que roben auxilios, ruedas o que rompan el vidrio. Eso es habitual. A mí me lo hicieron dos veces, pero algo así nunca".

"El 8 de junio, alrededor de las 10, en Tarija y Castro Barros, robaron a mano armada a una vecina su auto, cartera, todo lo que tenía en el auto. Cargaron el arma ella y le apuntaron. A a los dos o tres días robaron a otra mujer en el mismo lugar. Además chocaron cuatro autos que escapaban de un robo y se llevaron puestos a los coches estacionados", comentó una vecina.

# Quién era el colaborador de la vicegobernadora bonaerense

LA PLATA, CORRESPONSALÍA

Rodolfo Lara

laplata@clarin.com

A un kilómetro de su casa, un tiro al lado del corazón liquidó su vida militante, la pasión por su familia y su vocación "bostera", como apreciaba ufanarse Carlos Alberto Fernández (63). Dos ladrones lo do, lugar porteño retratado por el costumbrismo de Homero Manzi.

Fue muerto por la inseguridad, que no tiene límites de territorio. Fernández era un militante peronista de toda la vida. Atado a la burocracia partidaria en los niveles de la administración pública y legislativa, últimamente revistaba como asesor de la Vicegobernación mataron cerca de San Juan y Boebonaerense, a cargo de Verónica ñeco" Pierri "pagó" su diputación reas en la Vicegobernación: "Era do. Lo respetaban", aportan.

Magario. Su posteo, precisamente, es "Magario Conducción".

Asumido ya como porteño, su registro de contrataciones estuvo ligada a la provincia de Buenos Aires, desde los tiempos de Alberto Pierri, el imprentero que ingresó al peronismo en las campañas de "La Renovación" de mediados de los '80. La leyenda dice que "El Mu-

con Antonio Cafiero con un aporte de impresiones de boletas. Fernández ya andaba pintando paredes del PJ en aquel entonces. Pierri fue, después, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y empresario exitoso.

El devenir de Fernández fue el de tantos militantes aferrados al esquema de reparto. Estuvo ligado a La Matanza con Alberto Balestrini, intendente primero y vicegobernador con Daniel Scioli.

La saga de Fernández continuó con Magario en la Intendencia y con Fernando Espinoza, durante tres períodos. Ahora cumplía ta-

una persona muy amable. Parecía un buen tipo", comentaron en la Legislatura a Clarín. En 2015 trabajó para la campaña presidencial de Daniel Scioli, cerca de Gustavo Marangoni, colaborador del gobernador y ex presidente del Banco Provincia. Su comarca era Caballito, no con las características de un "puntero", a la manera tradicional de caminar la zona, sino por los contactos. La última actuación importante fue en la campaña electoral 2019, con Alberto Fernández a la presidencia de la Nación. Una vida dedicada al tropel de la política. Como tantos. "Siempre comprometi-

### Mundos intimos

"Ikigai". Este concepto guía la vida cotidiana. Se puede definir como la razón de vivir, de sentirse satisfecho con lo que uno es y hace. La autora se planteó dudas acerca del suyo.

# Luego de un intercambio en Japón ya no fui la misma y me pregunté si no había nacido en el lugar equivocado

Lucía Bocalandro

esde que volví de mi intercambio de estudios, no hubo un solo día en el que no haya pensado en Japón. Tenía diecinueve años y la experiencia se me presentó como un gran desafío. De convivir bajo el techo de mis padres sobreprotectores a vivir en un país del que poco y nada conocía. Por primera vez iba a estar sola y no se trataba de cualquier lugar sino de uno cuya religión, idioma, costumbres y personas eran un misterio para mí. El único símbolo que asociaba a Japón, eran los palitos chinos.

Lo que nunca me esperé fue sentirme tan como en casa, en un lugar cuya brecha cultural con Argentina es abismal. Esta experiencia generó que al regresar a mi tierra me sintiera extraña, como si no encajase en mi propia cultura.

Debo comenzar describiendo quién soy. Siempre fui extremadamente estudiosa, disciplinada y curiosa. En la secundaria fui el estereotipo de nerd: me encantaba acumular dieces y era imposible que rompiera una regla. No me llevaba bien con los deportes y mi aspecto escuálido me hacía sentir poco atractiva. Ahora que lo pienso, no encajar en los estándares convencionales generó en mí una atracción a todo aquello que fuera "distinto" y que me representase un desafío. Probablemente esta lógica de mi cabeza fue la culpable de que hoy esté estudiando una carrera creativa.

A los doce años me fanaticé por el heavy metal y la guitarra eléctrica. El tiempo pasó y tocar en vivo me ayudó a desenvolverme socialmente. A los dieciséis, tuve mi primer novio y empecé a preocuparme más por mi apariencia. Sin embargo, mi atracción hacia lo exótico nunca cambió.

En la universidad estoy por recibirme en Diseño y una de las cosas que más me apasiona de mi futura profesión es comprender al usuario. Filósofa por naturaleza, busco entender el mundo que me rodea y el comportamiento de las personas. Cuando surgió la oportunidad de hacer un intercambio de estudios no lo dudé: debía enfrentarme a una cultura totalmente desconocida para mí. Mis intereses culturales siempre se habían centrado en Occidente, por lo que enseguida lo descarté. Además, me molestaba que en mi educación Asia nunca se me hubiese nombrado. Para los argentinos, es lo mismo ser japonés, chino o coreano. Japón nunca había estado en mi radar y mi comprensión de su cultura era limitada. Poco a poco, comen-



Entender. Eso intentó la autora junto a sus amigas Vivienne y Kotone en la ciudad de Nara.



Filtro. Este tipo de fotos es usual entre amigas. Arriba dice algo así como "Wow, bonito"

cé a obsesionarme por entender lo que significaba ser japonés. ¿De qué manera la cosmovisión de un japonés difiere de la mía?

Aterricé en la "tierra del sol naciente" a finales de marzo, con las sakura -flores de cerezo japonés- a punto de florecer. Todo era radicalmente distinto: baños hiper tecnológicos, caras escondidas bajo los barbijos, autos cuadraditos y una sobreestimulación de

la que bajé a desayunar al hotel, y era la única extranjera rodeada de un grupo de veinte japoneses adolescentes con uniformes deportivos. Me sentí muy observada y un poco extraterrestre. La primera vez que me subí a un tren me sorprendió el orden y la armonía, parecía que cruzar miradas con el otro era pecado y el silencio era sagrado. Por alguna razón, cada uno de ellos entendía a sentidos. Recuerdo esa primera mañana en la perfección cuál era la manera correcta de ción con conversaciones con nipones, mi es-

actuar en el tren. Con el tiempo comprendí que la naturaleza de los japoneses es mimética, saben leer muy bien los códigos del contexto y se camuflan con su entorno.

Viví en un vecindario tranquilo y rural llamado Takarazuka, cerca de la ciudad de Osaka, en una residencia internacional que albergaba a unas treinta personas. Para la gran mayoría de las personas que conocí en Japón yo era el único contacto que tenían con Argentina y lo único que asociaban a mi país, era el fútbol. Aruzenchin? -argentina en japonés- Messi!

En la residencia, éramos como una gran familia gracias a Shinji, quien enseguida se



Mencionó que, durante la búsqueda de empleo, los jóvenes se tiñen el pelo de un tono específico de negro para conseguir trabajo, ya que eso es lo que se espera de ellos.

convirtió en algo parecido a un padre adoptivo. A sus casi setenta años, era el encargado de la residencia, vivía con nosotros y nos ayudaba en todo lo necesario. Shinji se volvió una de mis personas preferidas y fue el primero en desequilibrar mis estereotipos sobre cómo ser japonés. Extrovertido, cariñoso y trabajador, hacía que cada día fuera divertido. Un día le pregunté qué lo motivaba a seguir trabajando a su edad y me contó su vida entera. Después de trabajar por más de treinta años en una reconocida empresa japonesa y renunciar debido al covid, sintió un vacío enorme al no poder ejercer lo que más amaba: servir a las personas. Por eso, decidió salir en búsqueda de su nuevo ikigai -su razón de ser-, y lo encontró siendo el manager de la residencia. Siempre decía: "Físicamente pareceré viejo, pero en mi corazón me sigo sintiendo como un joven de veinticinco años, y enfrentarme a desafíos es lo que me mantiene motivado".

En Japón, cada día de mi vida era una nueva oportunidad para sumergirme en su cultura. Estudié en la Universidad Kwansei Gakuin, dónde adquirí conocimientos sobre el Japón contemporáneo desde distintos perspectivas, como la religión, los roles de género, los negocios, el sistema educativo y familiar, entre muchos otros. Esto, en combinaSociedad 43

píritu observador, y experiencias culturales de todo tipo, me permitieron poco a poco interiorizarme sobre el alma de los japoneses.

Japón es considerada por muchos sociólogos como una cultura colectivista e intuyo que este aspecto es clave para comprender a su sociedad. Esto significa que allí los intereses del grupo predominan por sobre los intereses y/o deseos personales: la mirada del otro y las jerarquías sociales pesen mucho. A su vez, el orden y la disciplina son inculcados en la educación desde temprana edad, siendo dos valores clave para mantener la paz y armonía en la sociedad.

Recuerdo haber discutido con Patrick, mi amigo finlandés, en torno a este tema, del cual aún no tengo respuesta. Por un lado, consideramos que el que piensen antes en los otros por sobre uno mismo trae grandes beneficios a nivel grupal: la cultura del agradecimiento y el respeto exagerado, la práctica del omotenashi (el arte de servirle al otro), el que todo funcione ridículamente bien y que sea uno de los países más seguros del mundo. Sin embargo, también cuestionamos si esa cultura colectivista extrema no será la culpable de que muchos japoneses sean infelices, que pasen su vida trabajando de algo que no les gusta, que sean presos de un sistema que funciona excelentemente solo si lo seguís a medida.

Hace poco conversé en videollamada con una amiga japonesa y le pregunté por qué creía que los japoneses eran tan tímidos. Según ella, el miedo al fracaso es tan grande que la timidez se convierte en una herramienta de resguardo, un escudo que les permite pasar desapercibidos. A su vez, al hablar sobre los estándares de belleza, me confirmó que lo atractivo es actuar, verse y pensar como los demás, conforme a las expectativas del sistema. Mencionó, por ejemplo, que, durante la etapa de búsqueda de empleo, todos los jóvenes se tiñen el pelo de un tono específico de negro para conseguir trabajo, ya que eso es lo que se espera de ellos. Ella, con pelo naturalmente castaño oscuro, me decía qué si bien no entendía esta regla implícita, no podía escapar de ella. Al día de hoy me sigo cuestionando que priorizaría en mi mundo ideal: ¿libertad o seguridad? Aunque... ¿acaso existe la libertad sin seguridad?

Mis mejores recuerdos están ligados a las amistades que formé en Japón, a quiénes recuerdo con nostalgia y amor. Fueron relaciones cortas e intensas, pero realmente significativas para mi vida, debido a que junto a ellos crecí y me transformé. En ellos entendí que para poder entablar relaciones profundas en contextos interculturales, uno tiene que olvidarse de todas las nociones preconcebidas (estereotipos) que tiene de la cultura de otro. Poder empezar a ver el mundo como algo que no es ni blanco ni gris y entenderlo desde un espectro de colores mucho más amplio, es realmente, una de las mayores enseñanzas que me dejó Japón.

Me fui de Japón el treinta de julio de dos mil veintitrés. Me despedí de la residencia mientras mi amigo Jonathan tocaba See You Again en su piano. Las lágrimas fueron inevitables, me daba miedo volver a mi país y no entendía por qué. Por supuesto que extrañaba a mi familia y amigos, pero sentía que en Japón me había encontrado.

Regresar a Argentina se intuía distinto. Yo
era otra, como si me hubiera "japonizado".
Me sentía pérdida, sentía que mi mundo se
había derrumbado. Esas amistades tan significativas que había forjado ya no estaban
a mi lado. La semana en la que volví a Argen-



Sakura. Son las flores de los cerezos. Cuando están en su esplendor se celebra el inicio de un ciclo de vitalidad pero también de lo fugaz.

#### **LA AUTORA**

Lucía Bocalandro. Es estudiante de Licenciatura en Diseño en la Universidad Austral. Siempre le gustó contar historias y hacer preguntas. Emprendedora y apasionada por el diseño de experiencias, busca unir culturas mediante su trabajo. Fue seleccionada por GO-ROM Association para trabajar en un programa de emprendedurismo social que vincula Latinoamérica con Japón. Nació luego de dos hermanos varones, quienes la ayudaron a ser tolerante a las críticas. Su formación musical le enseñó la importancia de la escucha. Considera que la belleza se encuentra en los momentos compartidos.

### Mitos y verdades para pensar



#### Sensaciones

#### Daniel Ulanovsky Sack

dulanovsky@clarin.com

Hay una fascinación por Japón. Mantener el bienestar general parece un Norte al que no estamos habituados en tierras crispadas. Implica respetar al otro ...y a las pertenencias del otro. Por eso los occidentales solemos sorprendernos: si alguien se olvida un Iphone en el subte lo más posible es que lo recupere. ¿Honestidad? Sí. Pero va más allá. Existe la noción de que las normas están para ser cumplidas y todos -o casi- las respetan. La sociedad como compromiso es algo por lo que cada uno debe velar. Tan diferente a una conversación que escuché en una calle en Buenos Aires: una mujer no levantaba la caca de su perro. Alguien, un peatón que circulaba por allí, se lo hizo notar. Y ella respondió: "Para eso pago mis impuestos". Una cosa no tiene que ver con la otra: no pagás tus impuestos para ensuciar la calle y perjudicar al vecino.

También la filosofía japonesa presenta contracaras. Existe la idea de que muchos trabajan 70 horas por semana. En algunos casos es cierto y cobran horas extras por ellos. Pero en otras empresas se trabaja sólo 4 días por semana -algo que propuso el propio gobierno- y la jornada es mucho menor. ¿Cuál es entonces la diferencia con nosotros? Quizás pasa por la idea de que el interés por el trabajo bien hecho prima sobre el particular y poca gente-perdón-se tira a chanta. Por aquí, conozco un muchacho que empezó en un empleo público en una municipalidad en Argentina y se esforzaba por hacer las cosas rápido y con eficiencia. Sus compañeros tomaron cuenta de la excepción y le sugirieron "Municipalizate". Algo así como "tomalo con soda".

Los puntos de referencia que se suelen mirar en Argentina se dirigen a Estados Unidos y a Europa. Experiencias como la de Lucía -ojalá se multipliquen- exploran culturas poco conocidas. Si queremos enriquecernos íntimamente lo central pasa por mirar lo diferente para aprehender un mundo ancho y vasto y ver qué sabidurías merecemos integrar. No para dejar de ser quiénes somos, sí para sentirnos mejor.

tina, finalicé mi relación con mi primer novio, aquel de los dieciséis. En un ataque de impulsividad también intenté retomar el contacto con amistades del pasado, en vano. No podía avanzar; el extrañamiento hacia mi propia identidad me estaba lastimando. Estaba viviendo en el pasado y constantemente me preguntaba: ¿Y qué si nací en el lugar equivocado?

Entonces lo recordé. Aquel concepto de la filosofía japonesa que tanto me marcó: el Ikigai. La noción occidental lo define como la razón de ser, encontrado en la armonía entre: hacer lo que amás, en lo que sos bueno, por lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita de vos. Sin embargo, para los japoneses es algo mucho más sencillo. Simplemente es aquello que te hace despertar con energías todos los días, es amar y encontrar propósito en cada detalle de tu vida. Como Shinji bien me demostró, el Ikigai varía según el momento de tu vida. Aquello que te hace despertar por las mañanas es diferente cuando sos niño, estudiante universitario, o cuando te convertís en padre, por ejemplo.

Entender que la belleza de la vida se encuentra en la transformación constante de nuestro *Ikigai*, hizo que comprendiera que regresar de Japón no era el final de un viaje, sino el principio de muchas otras historias. En definitiva, aquello que en un principio se presentó como una crisis frente a cómo me sentía con el país donde había nacido, hoy se convirtió en algo que me enorgullece gratamente: ser argentina. ¿Acaso no puedo ser capaz de encontrar mi *Ikigai*, mi motivación, en mi propio hogar?

Sé con certeza que todo lo que viví me ayudó a ser quién soy, y por eso una parte de mi corazón siempre va a estar en Japón. Tengo enormes sueños y espero poder cumplirlos algún día. Hoy, me siento más despierta que nunca y espero con ansias poder ver cuál será mi próximo *Ikigai*.

Podés escribirnos para compartir tu historia a mundosintimos@clarin.com

### Deportes

#### Copa América



El Motorcito del mediocampo. Rodrigo De Paul en acción contra Canadá, en el debut con victoria por 2-0 en Atlanta. Con Scaloni jugó 60 partidos de los 72 del ciclo.

# De Paul y el legado que dejarán Messi y Di María: "Quieren seguir aprendiendo y les gusta competir"

En diálogo con Clarín, el mediocampista de la Selección destaca las enseñanzas de los grandes referentes. Sobre el equipo en la Copa América, dice: "Ojalá podamos llegar hasta el último día".



#### NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS

Diego Provenzano dprovenzano@clarin.com

Rodrigo De Paul es la bandera del legado. Cuando esta Copa América finalice para la Selección Argentina será -todavía más que hoy- el responsable de transmitir los valores que se forjaron en este proceso: humildad, el grupo como prioridad y la camiseta albiceleste por encima de todo y de todos.

Al mediocampista de la Scaloneta, desde chico cuando surgió en Deportivo Belgrano de Avellaneda v más grande cuando se volvió procomo la chispa que servía para inyectar energía en los equipos. Un "Motorcito" de 30 años.

Ser el que más partidos jugó en la Era de Lionel Scaloni (60 sobre 72 posibles) le da autoridad para este rol, que comparte con Leandro Paredes y Gio Lo Celso. Y lo hace con naturalidad, un rasgo distintivo de los líderes positivos.

"Me tienen que aguantar", dice con una sonrisa sobre las constantes indicaciones que reparte dentro de la cancha, que este jueves en Atlanta tuvieron como principales destinatarios a Cristian Cuti Romero y Nahuel Molina.

Y con esa seguridad y simpleza que irradia en el campo se para ante el micrófono de Clarín, en una zona mixta del estadio Mercedes-Benz que es un hormiguero, pero

que no comulga con ese contexto.

Porque De Paul abrió su corazón. Se trata de una Copa América especial, en la que se quiere evitar referencias nostálgicas a Ángel Di María y Lionel Messi, como pidió el DT de Pujato, pero que están presentes a cada paso.

#### De Paul es el jugador con más presencias en la Era Scaloni: 60.

"Estamos tranquilos, disfrutando, como siempre... Tomando mate a la mañana, entrenando, lo vivimos como siempre. Cuando se arranca a entrenar, con muchas ganas, con la humildad de querer seguir aprendiendo. Lo que nos enfesional en Racing, lo catalogaron parece detenerse para una charla señan 'Fide' y Leo con el pasar de hasta el último día, estoy conven- Victoria, la mayor de Leandro Pa-

los años es que quieren seguir aprendiendo, que les gusta competir. Y nosotros, como siempre, atrás de ellos, aprendiendo y mejorando", explicó.

La defensa de la Triple Corona posiciona a la Argentina en otro nivel. De hecho, la globalización de nacionalidades que se vieron en las tribunas en Atlanta con la camiseta de la Selección Argentina explica ese fenómeno.

"Conocimos ese lugar de haber ganado un montón de cosas y es súper especial. Creo que la manera de cuidarlo es compitiendo hasta donde nos dé... intentarlo para que la gente se sienta identificada en esto del trabajo, de las ganas y de que cualquiera de ellos es uno de nosotros. Ese es el mensaje más importante. Ojalá podamos llegar

cido de que el equipo lo va intentar, de que va a dejar todo", reforzó.

#### Un acompañamiento especial

Veinticuatro horas antes del estreno contra Canadá, la habitación que ocupaba en el hotel Westin se vio invadida. No por los hinchas que habían podido llegar hasta el lobby del edificio céntrico en Atlanta, sino por dos personas muy especiales para De Paul: sus hijos Francesca (5) y Bautista (2).

Ambos no pudieron acompañarlo durante el Mundial de Qatar, pero ahora -junto a muchos otros familiares que se mueven en grupos a cada ciudad sede-estuvieron presentes para el debut. Le cambia la voz a De Paul cuando habla sobre la chance de que su hija mayor lo haya acompañado en la salida al campo de juego. Lo mismo hizo



La enseñanza de Messi. De Paul destaca el ejemplo de Leo y Di María.

redes. Ambas se abrazaron para el momento del Himno. Hipnótico.

"Los disfruto, obviamente. A ellos les encanta venir a ver a su papá. Hoy entró Fran, la más grande, conmigo a la cancha. Le encanta todo eso. Son momentos muy especiales y nos disfrutamos. Espero que estén muy orgullosos de su papá, no por el jugador que es, sino por como soy como padre", remarcó.

Fran está alucinada con esa posibilidad. Dijo De Paul que "siempre"se lo pide, pero que muchas veces no se puede por cuestiones protocolares de los torneos en los que compite.

"Le gusta cantar el Himno, se prepara, se pinta... Bueno, ella lo vive casi como yo el día que jugamos. Fui a verla a la mañana y ya estaba cambiada, quería ir a saludar a los chicos que la adoran, al igual que a Bauti. Querían ir a saludar, pero en un día de partido no podíamos".

Y dentro de esas relaciones, está la de su papá con el mejor de la historia. Messi se ha mostrado siempre muy sensible con los pequeños que lo miran fascinados. Sin ir más lejos, pasó este jueves durante la previa a la salida de los equipos, cuando se le colgaban de los brazos solo por abrazarlo un instante.

"Leo y Fran tienen una hermosa relación y ella cuando lo ve lo abraza y charlan normal. Ahora, a Bauti le cuesta más, lo ve como algo ahí arriba. Cuando viene le da un poco de vergüenza pero es típico de la edaď, cerró.■

#### TRASEL 2-0 A CANADÁ

#### El día después: descanso para unos pocos y viaje a Nueva Jersey

El día después del debut con victoria no fue de descanso para gran parte de la Selección. No solo porque ayer viajaron a Nueva Jersey, la próxima escala, sino porque bien temprano salieron desde el hotel aquellos jugadores con poca acción o cero participación en el triunfo ante Canadá.

Junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se subieron al micro oficial con el objetivo de realizar una activación fuerte y equilibrar las cargas con los que fueron titulares en Atlanta.

Para eso tuvieron que trasladarse unos 25 minutos a la Universidad de Kennesaw. Hubo un puñado de hinchas a la salida y a la llegada al lugar de concentración, en muchísima menor cantidad que en los días previos al debut.

Cerca de las 16 (hora argentina), luego del almuerzo en el hotel Westin, la delegación emprendió el viaje rumbo a Nueva Jersey (llegaron pasadas las 19), donde el martes enfrentará a Chile por la segunda fecha del grupo A. Los que se quedaron en el hotel tuvieron la opción de descansar o hacer movimientos regenerativos en el gimnasio, sumado a la kinesiología habitual.

# El mal estado del campo de juego, un problema que no terminó

Los jugadores y Scaloni se quejaron en Atlanta y en Nueva Jersey, ante Chile, la situación sería muy similar.

ATLANTA Y NUEVA JERSEY.

**ENVIADO ESPECIAL** 

Diego Provenzano

dprovenzano@clarin.com

Todavía resuenan en los pasillos del imponente estadio Mercedes-Benz de Atlanta las declaraciones de los integrantes de la Selección Argentina. Lo había avisado el entrenador Lionel Scaloni en la previa al debut ante Canadá y, más allá que quiso ser optimista, la realidad le terminó dando un dolor de cabeza que pudo haber sido más grande.

"Menos mal que ganamos, porque sino era una excusa barata. Hace siete meses que sabíamos que jugábamos acá y hace dos días cambiaron el césped. Esta cancha no estaba apta. Para el espectáculo no está bueno", disparó, en plena conferencia de prensa post 2 a 0 de la Albiceleste.

A él se sumaron otros baluartes de los campeones del mundo. El arquero Emiliano Dibu Martínez la calificó como "un desastre" y el defensor Cristian Cuti Romero afirmó que era "lamentable" tener una cancha en esa condición para jugar una competición de este calibre. "Se complica mucho más porque con la cancha así necesitábamos un tiempo más para controlar la pelota", ejemplificó el capitán Lionel Messi.

Lo que ocurrió fue que, pese a la previsibilidad de la que hablaba el entrenador argentino, la organización recién pudo 'levantar' el césped artificial del hogar de Atlanta United (equipo de la MLS de fútbol) y de los Falcons (de la NFL de fútbol americano) el domingo. Allí ingresaron los panes de césped natural, que lógicamente tardaban en asentarse a un terreno diferente.

La Selección Argentina ya se instaló este viernes en el hotel Hilton Short Hills de Nueva Jersey, en una zona con mucha más tranquilidad y seguridad. Pero con el antecedente reciente, la preocupación es la misma, ¿cómo estará el campo de juego del estadio MetLife para la remake de la final de la Copa Centenario 2016 del martes contra Chile (22:00 hora argentina)?

También tuvo una renovación el



Messi también se quejó. Dijo que costó controlar la pelota.



Hace siete meses que sabíamos que jugábamos acá y hace dos días cambiaron el césped. Está cancha no estaba apta".

Lionel Scaloni



"Las condiciones de la cancha eran muy feas. Tener que jugar está competición en una cancha así es lamentable".

Cristian Romero

campo de juego. Se sacó el Field Turf Core (sintético que se usa para la NFL con los Giants y los Jets) para poner césped natural pensando en la Copa América. La Autoridad de Deportes y Exposiciones de Nueva Jersey aprobó el desembolso de 400 mil dólares en diciembre pasado, exclusivamente para el traspaso de una superficie a la otra.

En una encuesta publicada por The Athletic, el portal deportivo del diario New York Times, fue elegido como el peor de todos los que participan de la NFL. Fue después de una serie de lesiones graves, que incluyeron la rotura del tendón de Aquiles de Aaron Rodgers, el mariscal de campo y figura de los Jets.

za césped natural en este tipo de estadios lo explicó el presidente y director ejecutivo de los Giants, John Mara, unos meses atrás: "Con la cantidad de eventos en el estadio, particularmente durante la temporada de fútbol americano, tener dos equipos allí, con juegos consecutivos en los que llovió durante el primero, no puedo imaginar cómo se vería el césped ese segundo día".

Habrá tres partidos en el estadio ubicado en East Rutherford, que tiene capacidad para 82.500 espectadores: Argentina-Chile el próximo martes 25; Uruguay contra Bolivia el jueves 27; y una de las semifinales - la que correspondería a la Albiceleste si gana el gru-El motivo por el que no se utili- po A- el próximo 9 de julio. ■

46 Deportes

#### Copa América

# El optimismo de Messi: "Tenemos la misma ilusión de siempre"

El capitán dijo que más allá de los récords personales, quiere disfrutar de su último torneo continental.

#### ATLANTA, EEUU. ENVIADO ESPECIAL

Lionel Messi todavía debe tener dando vueltas por la cabeza las dos chances que no pudo convertir contra Canadá. Si bien se sabe que no es amante de los récords personales, hacer un gol le hubiese permitido romper la barrera de los 13 con la Selección en la Copa América, acercándose al argentino Norberto Méndez y el brasileño Zizinho (17). Pero el rosarino está en otro plano: decidido a "disfrutar" de su séptima y última edición del máximo torneo continental de selecciones.

La Pulga caminó con tranquilidad por la zona mixta del estadio Mercedes Benz, en Atlanta, frenó no menos de cuatro veces para responder las requisitorias periodísticas y se prestó a enviarle un mensaje a los hinchas que sueñan con verlo levantar otro trofeo.

"Era importante empezar ganando. No nos había pasado anteriormente en otras competiciones y se sufre mucho cuando no lo hacés porque el primer partido siempre es difícil", dijo el capitán.

Dos pinceladas suyas dejaron cara a cara con el arquero Maxime Crépeau a Alexis Mac Allister primero (que tocó al costado para que defina Julián Álvarez) y a Lautaro Martínez después. Pero también se solventó en las estadísticas frías: el rosarino tuvo una efec-

tividad del 89% en precisión, metió seis pases clave-triplicó al resto-y fue el que más remates al arco realizó (3). Como contrapartida, algo no muy común en él, **perdió 15 veces la pelota**.

"Nos costó un poco en el primer tiempo encontrar nuestro juego", analizó sobre el encuentro, en una charla con varios medios, entre los que se encontraba Clarín.

"Tuve un par de situaciones bastante claras. No se me dio, pero lo importante es que ganamos", recordó acerca de los dos mano a mano que le taparon entre el arquero Crépeau y el defensor Derek Cornelius.

Y hasta blanqueó cómo tendría que haber resuelto: "Pensándolo bien, tendría que haber definido fuerte e intentar otra cosa. Tuve mala suerte porque le pegó en la cabeza. Fue una lástima".

Los hinchas lo ovacionaron con el típico "Messi, Messi", haciendo

#### SIEMPRE MARADONA

Hoy a las 17 se relanzará "Maradona" (Juramento 1700), restorán dedicado a Diego en el que se recordará otro aniversario del "gol del siglo" a los ingleses, con homenaje a jugadores del juvenil de 1979 y de la Mayor en los Mundiales 1978, 1982, 1986 y 1990.

larga la "e". Y él explicó cómo cree que será este torneo: "Creo que todos los partidos de la Copa van a ser de esta manera, como en las Eliminatorias. Arrancamos de cero, tenemos la misma ilusión de siempre y lo vamos a intentar como lo hacemos siempre en la Selección".

Sobre su estado físico, comentó: "Me sentí bien. Estaba pesado, la cancha tampoco ayudaba mucho, el equipo hizo un desgaste físico importante. Ahora tenemos un par de días para descansar y Chile será muy complicado también".

Messi superó al arquero chileno Sergio Livingstone como el jugador con más partidos en la Copa América. "No soy de mirar esas
cosas de los récords. Simplemente soy agradecido y disfruto de estar una vez más en la Copa América, una competición oficial con
la Selección", dijo Leo, apoyado por
su hinchada preferida en las tribunas: mamá Celia, papá Jorge, su
esposa Antonela Roccuzzo y sus
hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de sus hermanos y suegros,.

Y, por último, les dejó un mensaje para los hinchas, como después de perder en el debut en Qatar 2022: "Intentaremos dar el máximo, a veces jugando mejor y a veces peor, pero siempre con la misma ilusión, la misma actitud y la misma humildad".■



De no creer. Messi se lamentó las dos chances claras perdidas: "Lo importante es que ganamos". REUTERS dos-Bolivia y Uruguay-Panamá.



Durísimo. Bravo sufrió esta jugada peligrosa en pleno partido. AP

### Perú y Chile hicieron poco y no quebraron el cero, y Argentina manda en soledad

Un empate con pocas chances de gol. Advincula se lesionó. Bravo, la figura.

#### ARLINGTON, EEUU. ESPECIAL

Perú y Chile cerraron con un empate sin goles en el estadio AT&T de Arlington la primera fecha del Grupo A que comparten con Argentina y Canadá.

Más allá del resultado, que favorece a la Scaloneta, una de las notas salientes que dejó una nueva edición del clásico del Pacífico fue la lesión de Luis Advíncula. El futbolista de Boca, titular como carrilero por el sector izquierdo, sintió una molestia muscular y le tuvo que dejar la cinta de capitán a Carlos Zambrano a los 33 minutos.

El partido arrancó repleto de imprecisiones. Chile cortaba con faltas en campo propio para no dejar crecer a Perú, pero tampoco lograba romper la estructura defensiva de su rival y generar peligro.

Y así se jugaba lejos de los dominios de Pedro Gallese y Claudio Bravo, que a sus 41 años y 69 días rompió el récord del boliviano Carlos Trucco (39 años y 322 días) como el más veterano en jugar en la Copa América.

La ocasión más clara la tuvo Chi-

le a los 15 minutos. Y fue muy clara. En la primera jugada en la que logró penetrar la estructura defensiva de su rival, Víctor Dávila llegó hasta el fondo y jugó al medio para Alexis Sánchez, que se perdió una inmejorable chance de gol. Quedó sin marca en el borde del área chica con todas las libertades para definir, pero remató por arriba del travesaño.

Tras unos minutos de asedio por parte de Chile, recién a los 42 minutos de la parte inicial Perú se acercó con peligro al arco rival. Miguel Araujo conectó de cabeza un tiro libre de Sergio Peña y Bravo atrapó la pelota sin dar rebote. Y así se fueron al entretiempo.

En el complemento se vio lo mejor de Perú, que tuvo en los pies de Gianluca Lapadula opciones para abrir el marcador e incomodó seriamente al equipo de Ricardo Gareca, ex entrenador de Perú.

Pero fallas en la definición y buenas respuestas del arquero Bravo, la figura del partido, mantuvieron un 0-0 que festeja la Selección argentina, puntero en soledad y rival del martes de Chile.■

#### COMIENZA EL GRUPO B

Por el Grupo B, hoy a las 19 jugarán Ecuador-Venezuela en Santa Clara. Y a las 22, México-Jamaica en Houston. Mañana será el turno del C con Estados Uni-

#### POSICIONES

#### Grupo A

| Equipo    | Pts. | 7 | G. | E. | P. | GF. | GC. | DIF. |
|-----------|------|---|----|----|----|-----|-----|------|
| Argentina | 3    | 1 | 1  | 0  | 0  | 2   | 0   | +2   |
| Perú      | 1    | 1 | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 0    |
| Chile     | 1    | 1 | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 0    |
| Canadá    | 0    | 1 | 0  | 0  | 1  | 0   | 2   | -2   |

CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024 **Deportes** 

#### Eurocopa

# Francia y Países Bajos quedaron en deuda con el primer 0 a 0

Son dos candidatos a llegar lejos en el torneo. Pero aunque cambiaron ataque por ataque, ambos se enamoraron bastante rápido de la igualdad.

LEIPZIG, ALEMANIA. ESPECIAL

Con Kylian Mbappé en el banco por la fractura de la nariz, Francia y Países Bajos empataron 0 a 0 y transformaron en un tedio lo que en la previa se podía analizar como uno de los mejores cruces de la fase de grupos. Ocurrió que ambos se enamoraron demasiado rápido del punto y así regalaron la primera igualdad sin emociones en la Eurocopa.

Los choques entre las potencias en el fútbol son de posesión por posesión y por eso se parecen cada vez más a los partidos de basquetbol. Sucede tanto en los clubes como en los seleccionados. Y bastante de ello se observó en el encuentro entre dos de los candidatos a quedarse con el título. Un ataque por otro ataque fue lo que regaló el juego porque cuando dos buenos equipos se miden ya no se suele presionar arriba como en los tiempos pasados.

Es posible que la enorme calidad de los defensores (manejan la pelota como si fuesen mediocampistas) actuales provoque esa presión asfixiante. Pero ya son pocos los equipos que ahogan bien alto en el campo como lo hacía el Barcelona de Guardiola y Messi. Tal vez Manchester City sea el que aún mantenga esa idea.

Y en la Eurocopa reina más el modelo Real Madrid cuando se miden dos potencias. Por eso Francia y Países Bajos casi que jugaron de la misma manera. Todos los futbolistas pasaron la línea de la pelota a la hora de defender con los atacantes bien metidos en el campo propio.

El primer tiempo se consumió sin sorpresas y de los buenos mi-

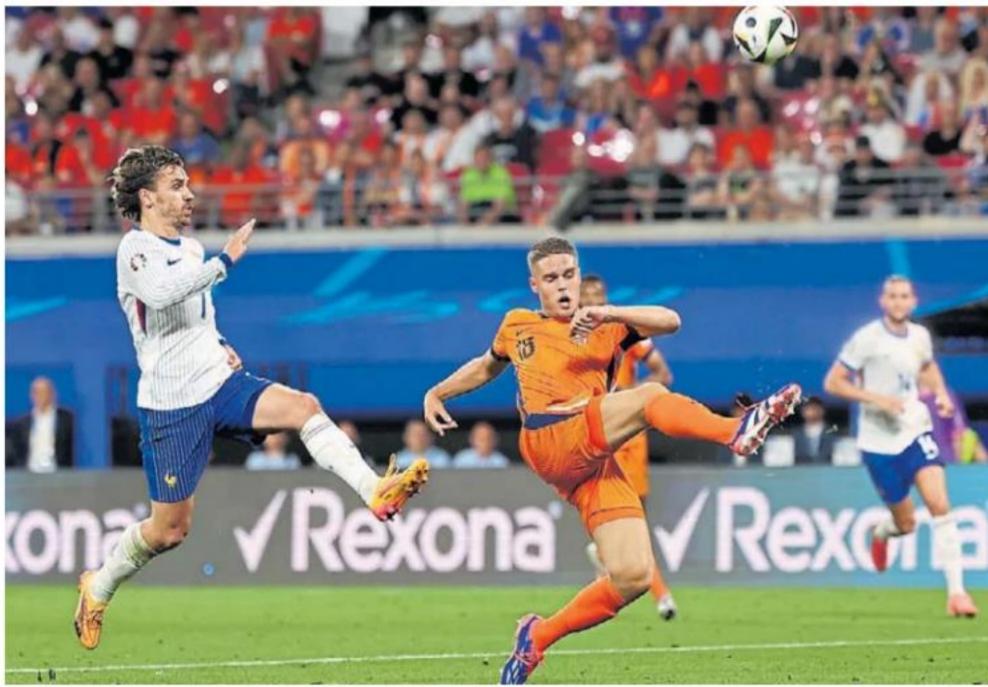

En el aire. Griezmann remata pero Veerman llega justo al cruce para dejar afuera el peligro. EFE

nutos iniciales se pasó al tedio.

Francia profundizó su dominio en el complemento, pero sin grandes ideas. Hubo una polémica y tras largos segundos el VAR le negó un gol a Países Bajos. Y estuvo bien. Simons capturó un rebote de Maignan y la metió con un fuerte derechazo. Ocurrió que Dumfries estaba adelantado y obstaculizó al arquero.

Los dos quedaron conformes con la igualdad y tienen un pie y medio en la próxima ronda: restará determinar quién culmina como primero del grupo. Lo mejor fue para Francia: no arriesgó a Mbappé, a quien extrañó mucho. ■

#### **EL FRANCÉS SE FRACTURÓ LA NARIZ**

#### Mbappé ni siquiera se movió del banco

Kylian Mbappé estuvo en el banco de los suplentes de Francia aunque en ningún momento realizó ejercicios como para ingresar. Antes, en la previa, al delantero sí se lo observó trotando y tocando la pelota con una máscara negra que tenía su apellido en uno de sus costados. Se recuerda: el goleador sufrió la fractura de la nariz en el duelo contra Austria en la primera jornada. Podría regresar el martes contra Polonia.

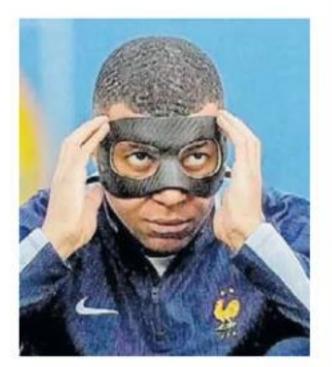

### Lewandowski regresó, pero Austria le dio un mazazo

#### BERLIN, ALEMANIA. ESPECIAL

¿Juega o no juega? Durante los días previos al duelo correspondiente a la segunda fecha la pregunta había sobrevolado los campamentos de los dos seleccionados. Robert Lewandowski, una de las figuras

la Eurocopa, fue el eje de todos los comentarios y su posible presencia motivó esperanza en los propios y silenciosa preocupación en los ajenos. Finalmente el delantero sólo jugó media hora y poco pudo hacer para evitar la derrota por 3 a 1 de Polonia frente a Austria que que todavía no había debutado en sentenciará la eliminación de su Polonia 0 2 0 0 2 2 5 -3. Marko Arnautovic.■

#### **POSICIONES**

#### Grupo D

| Equipos      | Pts. | 7 | G. | E | P. | Gf. | Gc. | Dit. |
|--------------|------|---|----|---|----|-----|-----|------|
| Países Bajos | 4    | 2 | 1  | 1 | 0  | 2   | 1   | +1   |
| Francia      | 4    | 2 | 1  | 1 | 0  | 1   | 0   | +1   |
| Austria      | 3    | 2 | 1  | 0 | 1  | 3   | 2   | +1   |
| Polonia      | 0    | 2 | 0  | 0 | 2  | 2   | 5   | -3   |

equipo a menos que una compleja carambola de resultados la evite.

Austria fue mejor en los primeros 20 minutos y sacó ventaia con un cabezazo de Gernot Trauner pero Polonia se recuperó y alcanzó la igualdad gracias a Krzysztof Piatek. Ya en el segundo tiempo Christoph Baumgartner definió contra el poste izquierdo apenas pisó el área y le devolvió la ventaja a los austríacos que llegaron al resultado final con un penal de

#### Con el apoyo de Zelenski, Ucrania lo dio vuelta y vive

#### **DUSSELDORF, ALEMANIA. ESPECIAL**

Todo se trata de resiliencia para Ucrania en la Eurocopa 2024, ya sea en la cancha o intentando inspirar a sus compatriotas en casa durante los tiempos de la guerra.

Después de la amplia derrota por 3-0 frente a Rumania en su primer encuentro en el torneo, Ucrania perdía contra Eslovaquia pero peleó para remontar y ganar por 2 a 1, lo que llevó a una emotiva escena de comunión entre los jugadores y sus hinchas.

"Nuestra fortaleza mental quedó demostrada con nuestra habilidad en la cancha", indicó el mediocampista Mykola Shaparenko, autor del primer gol -Eslovaquia se había puesto en ventaja a través de Ivan Schranz- y asistente en el segundo.

Fue la primera victoria para Ucrania tras dar vuelta un resultado en la Euro en 12 años y la tercera en cuatro encuentros de 2024. Más importante, se mantiene con chances de clasificarse a los octavos de final y todo gracias a la anotación de Roman Yaremchuk, que ingresó desde el banco y definió a lo Riquelme con una sutileza: controló la pelota y marcó de derecha y todo lo hizo en un mismo y bello movimiento.

Ucrania demostró que puede pelear, superar obstáculos y ganar. "Es exactamente lo que el equipo nacional de fútbol de Ucrania estuvo haciendo hoy", indicó el presidente Volodimir Zelenski en una publicación en las redes sociales.

#### **OTROS TRES PARTIDOS**

Con tres partidos continuará hoy la Eurocopa en una jornada que servirá para clausurar la segunda fecha. A las 10 se abrirá la acción con Georgia-República Checa por el grupo F en Hamburgo y tres horas más tarde, por el mismo grupo, jugarán Portugal-Turquía en Dortmund en un duelo de ganadores en el debut. Y a las 16, Bélgica desafiará al líder Rumania en Colonia por el E.

#### **POSICIONES**

#### Grupo E

| Equipos    | Pts. | 7 | G. | E. | P. | Gf. | Gc. | Dif. |
|------------|------|---|----|----|----|-----|-----|------|
| Rumania    | 3    | 1 | 1  | 0  | 0  | 3   | 0   | +3   |
| Eslovaquia | 3    | 2 | 1  | 0  | 1  | 2   | 2   | 0    |
| Ucrania    | 3    | 2 | 1  | 0  | 1  | 2   | 4   | -2   |
| Bélgica    | 0    | 1 | 0  | 0  | 1  | 0   | - 1 | -1   |

48 CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024 **Deportes** 

#### **Fútbol local**

# Almeyda pretende a Bareiro y podría amargar a Demichelis

El DT de AEK Atenas quiere al delantero paraguayo de San Lorenzo que busca su colega para jugar con Borja o ser sustituto del colombiano.

River

#### Maximiliano Uría

muria@clarin.com

Es posible que la noticia haya perturbado las horas de descanso de Martín Demichelis en Europa. La información indica que AEK Atenas está dispuesto a llevarse a Adam Bareiro, a quien le habrían ofrecido un jugoso contrato por cuatro temporadas. A ello hay que sumarle que el deseo del atacante paraguayo de San Lorenzo es emigrar a ese continente. Por eso se habla de un golpe duro para River. "No está caído", se apuraron en aclarar desde Núñez.

La noticia es que el club griego dirigido por Matías Jesús Almeyda ofertó 4.500.000 euros por el pase del goleador de 27 años que juega la Copa América. Así San Lorenzo recibiría 1 millón más de lo que estipula la cláusula de salida.

El ofrecimiento es difícil de igualar para River que pretendía incluir un porcentaje de futbolistas en la negociación. Y más: el contrato personal de Bareiro por cuatro temporadas también sería con números más elevados de los que se manejan en el mercado local.

River había puesto primera por



Gol. El club griego ofreció 4.500.000 euros por Bareiro, una suma superior en un millón a la cláusula de salida.

Bareiro la semana pasada: ofreció 1.500.000 de dólares en efectivo y resignaría los 2 millones de la opción de compra del pase de José Paradela con Necaxa para saldar la deuda de Banfield con el club mexicano por Milton Giménez. De esa manera el centrodelantero quedaría liberado y podrá ir a San Lorenzo. Además, desde las oficinas del Monumental le confirmaron a Clarín que la transferencia de Bareiro incluiría un 15 por ciento de plusvalía de una futura venta. A eso había que sumarle la mitad del pase del mediocampista Cristian

Ferreira.

Pero la dirigencia de San Lorenzo no aceptó la propuesta porque no quiere volver a contar con Ferreira. Pidió entonces 3 millones de dólares en efectivo más la ingeniería para liberar a Giménez de Necaxa. La pelota la volvieron a tener los dirigentes de River.

Claro que los tiempos no son los mismos para todos. Desde River avisaron que no tiene apuro en cerrar a Bareiro porque el futbolista recién se podría sumar luego de la Copa América. Es decir, no estaría para el inicio de la pretemporada en Pilar. Lo que sucede es que en ese lapso Bareiro se podría ver seducido por distintos clubes. Como por ejemplo AEK Atenas. O incluso Boca, que se mantiene expectante por el gusto del presidente Juan Román Riquelme.

Para Demichelis es indispensable la contratación de Bareiro para tener un sustituto para Miguel Borja. Además en el mercado podría llegar una oferta por Pablo Solari. Se especula sobre un interés del Napoli italiano. La cláusula de rescisión del ex Colo Colo es de 25 mi-

#### A River le salen competidores por todos lados y por eso deberá acelerar.

llones de euros, pero puede ascender a 30 millones si la transferencia se produce dentro de los últimos diez días anteriores del cierre del mercado.

La semana que asoma será clave para determinar el futuro de Bareiro. A River le salen competidores por todos lados y por eso deberá acelerar a la brevedad.

#### LA VISITA DE FALCAO

Radamel Falcao volverá a River para jugar un amistoso con el Millonarios colombiano, su nuevo club, el 9 de julio. Aún resta definir si será en el Monumental con público o en el River Camp.

### Chelsea ofreció 18 millones de dólares por el pibe Anselmino

#### Boca

Lo que eran especulaciones y comentarios trascendidos en "pasillos" y grupos de WhatsApp, ayer se transformaron en una realidad porque a las oficinas de Brandsen 805 llegó la oferta formal del Chelsea inglés por el central pampeano de Boca, Aaron Anselmino. Son 18 millones de dólares (más 4 millones por objetivos) por la ficha del futbolista de 19 años. Y la noticia ya viajó desde la Bombonera hasta Boca Predio, donde el presidente Juan Román Riquelme analiza la oferta.

El Consejo de Fútbol que encabe-

Raúl Cascini, Marcelo Delgado, Mauricio Serna y Jorge Bermúdez negocia con Chelsea la posibilidad de realizar la venta, pero busca quedarse con el jugador un año más para que sume experiencia y también quiere mantener un porcentaje del pase para usufructuarlo en una hipotética futura venta. ASdemás ya se pulen los detalles en la forma del pago.

La suma conforma una oferta difícil de rechazar para el Consejo de Fútbol que necesita reforzar a un plantel que se verá desmembrado para jugar el repechaje de la Copa Sudamericana ya que tendrá a Luis Advincula afectado a la Copa Amé-

quiel Fernández y Cristian Medina con la selección olímpica argen-

Entonces Boca busca hacer caja con Anselmino para salir fuerte al mercado y cerrar las contrataciones de Valentín Gómez (Vélez), Tomás Belmonte (Toluca) y Thiago Almada y/o Alan Velasco (ambos en la MLS). Vale recordar que ya cerró la incorporación del chileno Gary Medel.

Los medios ingleses informaron que Enzo Maresca, el flamante entrenador de Chelsea y sucesor de Mauricio Pochettino, quiere contar con el jugador que apenas acumula 10 partidos (598 minutos) y za Riquelme y que integra junto a rica con Perú y a Kevin Zenón, Eze- un gol-el del triunfo por 1-0 sobre pero volvió a lesionarse. ■

Trinidense en la Bombonera- en Primera. El italiano habría recibido un excelente informe de su equipo de scouting y además quiere adelantarse a su colega Erik Ten Hag, el neerlandés que conduce a Manchester United, que también mostró interés por Anselmino.

Anselmino llegó a Boca a los 12 años fue el capitán en todas las categorías; además fue de los primeros jugadores nacidos en 2005 en afianzarse en la Reserva, subir a Primera y firmar su primer contrato. "Parece más grande. Con el crecimiento, la cabeza que tiene y las ganas de aprender que demuestra va camino a ser un grandísimo futbolista. Va a ser un jugador de Selección", dijo Riquelme sobre él.

La carrera de Anselmino se interrumpió en el último tiempo por un desgarro que sufrió ante Sportivo Trinidense. Se recuperó y reapareció en el triunfo frente a Vélez.

#### Lucchetti llegó y Munúa está a un solo paso

#### Banfield

Banfield está desde hace unos días en la búsqueda de un director técnico que ocupe el lugar que dejó Julio César Falcioni. Y todos los caminos, después de una incesante danza de nombres, conducen al uruguayo Gustavo Munúa, que será presentado, de no mediar sorpresas, en las próximas horas. Lo que sí se garantizó ayer fue la vuelta de un histórico como Cristian Lucchetti que es el nuevo director deportivo del club en reemplazo del despedido Roberto Battión.



### PEDÍ TU TARJETA EN 365.CLARIN.COM | 0810.333.0365 | @ @ @







BENEFICIOS VÁLIDOS PARA TODOS LOS SOCIOS 365 Y 365 PLUS. VÁLIDOS PARA "LEGALMENTE RUBIA" EN TEATRO LICEO, AV. RIVADAVIA 1495, BUENOS AIRES. BENEFICIO: 20% DE DESCUENTO EN ENTRADAS CON UBICACIÓN EN "PLATEA". BENEFICIO EXCLUSIVO PARA FUNCIONES DE DÍAS MIÉRCOLES 12 I 19 Y 26 DE JUNIO. PROMOCIÓN ON LINE.LA VIGENCIA Y USO DE LOS CUPONES PARA APLICAR EL DESCUENTO QUEDA SUJETA A LA PARTICIPACIÓN DE LA MARCA O AL BENEFICIO OTORGADO DENTRO DEL PROGRAMA 365. FORMAS DE PAGO: LAS QUE ACEPTEN LOS COMERCIOS AL PUBLICO GENERAL. HABITUALMENTE, EL DESCUENTO SE APLICARÁ SOBRE LOS PRECIOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU UTILIZACIÓN. BENEFICIO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE STOCK Y/O A LA CAPACIDAD DEL LUGAR, O A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE. LA VIGENCIA Y USO DE LOS CUPONES PARA APLICAR EL DESCUENTO QUEDA SUJETA A LA PARTICIPACIÓN DE LA MARCA O AL BENEFICIO OTORGADO DENTRO DEL PROGRAMA 365. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUJETO A FUTURAS MODIFICACIONES. NO INCLUYE IMPUESTOS O RECARGOS ADICIONALES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD CON RELAÇIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.PARA CONOCER LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE CADA BENEFICIO EN PARTICULAR, PODRAS ACCEDER DESDE HTTPS://365.CLARIN.COM/

50 Deportes CLARIN - SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024

#### **Juegos Olímpicos**

# El voleibol elevó a seis los seleccionados en París 2024

Otra vez Argentina tendrá una gran representación en los deportes de conjunto. El equipo de Marcelo Méndez buscará repetir la medalla de Tokio.

A poco más de un mes para el comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, la misión argentina tiene asegurados 130 atletas distribuidos en 21 deportes. Y, como es habitual, las competiciones por equipo son las que despiertan la mayor ilusión de conseguir las medallas.

El último en lograr la clasificación fue el seleccionado de voleibol que se vio favorecido por una serie de resultados que se dieron en la tercera semana de acción de la Liga de Naciones en Ljubljana: derrotó a Turquía y luego recibió una ayuda de Eslovenia, que le ganó a Cuba, uno de sus rivales direc-

tos en la carrera a los Juegos, para lograr el pasaje.

De esa manera el equipo argentino será olímpico por cuarta vez consecutiva, lo que no había logrado nunca antes. Tras ausentarse en Beijing 2008 disputó las ediciones de Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 y ahora competirá en París donde buscará repetir el bronce obtenido en Seúl 1988 y en la capital japonesa.

Otro gran candidato es el seleccionado Sub 23 de fútbol. Con Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi y Julián Alvarez como los supuestos tres mayores de 23 años que se

permiten en la lista, Javier Mascherano contaría para la cita olímpica con otro campeón del mundo: Thiago Almada. Además se sumarían futbolistas de un gran presente en el fútbol argentino y con proyección europea como Ezequiel Fernández, Kevin Zenón, Claudio Echeverri, Luciano Gondou yMarco di Césare, por ejemplo; y Lucas Beltrán, Santiago Hezze y Santiago Castro, con continuidad europea, son otros de los que ilusionan con sumar en el medallero.

También genera una gran expectativa el equipo de Seven en rugby, defensor de la medalla de bronce.

A pesar de la sanción impuesta a Rodrigo Isgró, quien deberá perderse los primeros tres partidos y podrá reaparecer recién en las instancias decisivas, Los Pumas demostraron con resultados ser uno de los mejores conjuntos del mundo y una seria amenaza para cualquie-

También dirán presente los seleccionados de hockey sobre césped, un deporte con tradición en Argentina que aportó seis medallas.

Por último el equipo de handball consiguió su plaza y se propone dar batalla.

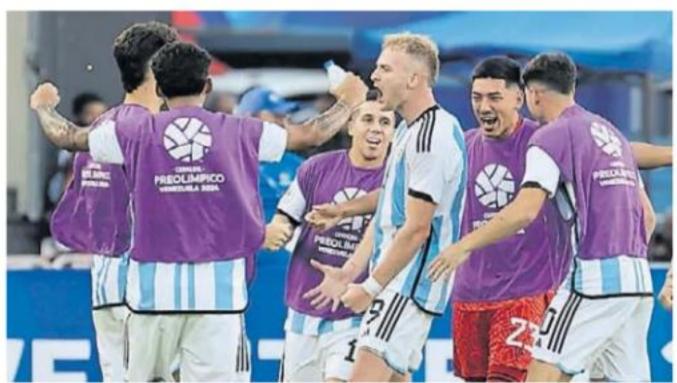

Fútbol. El Sub 23 iría con Emiliano Martínez, Otamendi y Julián Alvarez.



Voleibol. La clasificación se logró por ranking en la Liga de Naciones.

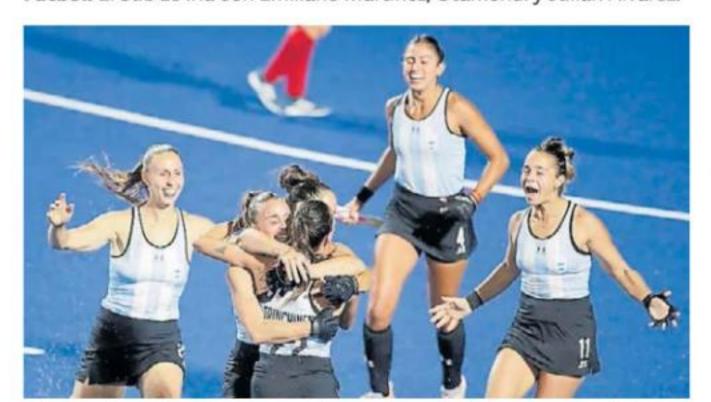

Hockey femenino. Las Leonas siempre son favoritas a una medalla.



Rugby. Los Pumas recuperarán a Isgró para la fase final del torneo.



Hockey masculino. Los Leones ganaron el oro en Río de Janeiro 2016.



**Handball.** Puede ser la hora de dar un zarpazo histórico.

#### Los clubes y un par de frases para analizar



Mariano Ryan mryan@clarin.com

De los 177 atletas argentinos que llegaron a Tokio 2020, 123 lo hicieron para participar en deportes por equipos. Fueron ocho seleccionados presentes en seis deportes del programa olímpico. Y ese número puso a nuestro país a la altura de potencias mundiales como Australia y Rusia (ocho), España, Italia y Francia (siete), pero con un presupuesto infinitamente menor.

Tres años después los deportes por equipos volverán a ilusionar. Sobre los por ahora 130 atletas de la misión, ésta vez 88 pertenecen a disciplinas de conjunto. Y el porcentaje es casi idéntico al de 2021 (los Juegos de la capital japonesa se postergaron un año por la pandemia): del 69 por ciento de Tokio 2020 bajó apenas al 67 para París 2024.

Los números son claros como que seis de las 21 medallas de oro olímpicas logradas en la historia -desde aquella primera obtenida por el polo en París 1924 hasta la última conseguida por los Leones en Río de Janeiro 2016-, vinieron a través de deportes por equipos. Pero hay algo más. Se trata, quizá, de una forma de ver la vida. O tiene que ver con la idiosincracia del argentino a la hora de practicar un deporte. Es que el deporte colectivo ocupa un papel central en la sociedad. Se explica mucho por las bases. La mayoría de los argentinos que comienzan a practicar algún deporte lo hace en los clubes que cuentan con diferentes disciplinas de conjunto, más allá del fútbol. Se habla de basquetbol, rugby, hockey sobre césped, voleibol y handball, por ejemplo. Eso permite la captación y eleva la competencia. Como dijo alguna vez Sergio Vigil, el ex entrenador de los seleccionados argentinos de hockey, "los clubes alimentan el gen competitivo".

A nivel social y político, Argentina tiene muchos problemas para ponerse de acuerdo. Pero en el deporte sus mejores resultados son en conjunto. "La mayoría hacemos nuestra carrera afuera, pero no hay nada más importante que la Selección", dijo Bruno Lima. Como muchas veces en la cancha, el opuesto del seleccionado de voleibol remató. Y sumó otro punto.



iCompletá tu kit en 14 entregas! Si te perdiste la primera edición, pedila en tu kiosco. Deportes

CLARIN – SÁBADO 22 DE JUNIO DE 2024

#### Juegos Olímpicos y básquetbol

# Larregina voló en Madrid: bajó los 45 segundos en 400 metros y será olímpico

El suipachense de 24 años ganó con 44s93 y estará en París 2024 junto a las maratonistas Borelli y Ocampo.

#### **Luis Vinker**

lvinker@clarin.com

En una de las más fantásticas actuaciones de un atleta argentino a nivel internacional, el suipachense Elián Gaspar Larregina ganó los 400 metros del Meeting de Madrid, en el Estadio Vallehermoso. Además de superar a rivales de primera línea, pulverizó su récord argentino con 44s93 y se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 porque bajó los 45 segundos requeridos como marca mínima. Se suma a las maratonistas Florencia Borelli y Daiana Ocampo, mientras otros argentinos esperan clasificarse a fin de mes por ranking.

Dueño de un talento poco común para esta especialidad, una de las más duras del atletismo, Larregina ya había sido el primer argentino en correr por debajo de los 46 segundos. Y ahora arrasó con la barrera de los 45, dejando atrás su récord de 45s27 logrado el pasado 11 de mayo en Cuiabá, Brasil, donde ganó el oro en el Iberoamericano.

Hay dos datos que permiten dimensionar la gesta. Sólo 320 atletas lograron en la historia correr en 44s93 en 400 metros. Y, además, es el 34° que logra esa marca o menos en 2024. Impresionante.

Con la guía técnica de Javier Morillas, la temporada se presentaba



Feliz. Elián Larregina celebra tras conseguir el boleto a París 2024. EFE

prometedora para este velocista. Sin embargo, en marzo sufrió un desgarro antes de una competición de postas en Paraguay y toda la planificación con vistas a los Juegos parecía malograrse.

"Estaba muy bien en aquel momento y hubo que frenar todo. A cinco días del Ibero, no teníamos la seguridad de que iba a participar. Sin embargo, lo hizo y en qué for-

#### **EN SKATE A PARÍS**

El marplatense Matías Dell Olio será el primer argentino olímpico en skate. Avanzó a las semifinales en el clasificatorio de Budapest, Hungría, y se aseguró un lugar en los Juegos de París 2024. Será la segunda presencia olímpica del skate, tras la de Tokio 2020. ma", comentó su entrenador.

Después de ese triunfo, **surgió la necesidad de una gira europea**, que incluyó una presentación el domingo pasado en Troyes, Francia, donde quedó tercero con 45s83.

En Vallehermoso, tradicional "templo" del atletismo español, se dieron cita varios velocistas con antecedentes por debajo de los 45 segundos. Larregina triunfó con los citados 44s93 y dejó en el segundo puesto al neerlandés Liemarvin Bonevacia, quien venía de lograr la medalla de bronce en el Europeo de Roma y ahora marcó 45s07. El tercer puesto fue para el sudafricano Zakith Nene con 45s20.

A pesar de los distintos contratiempos que sufrió en su campaña, la progresión de Larregina fue constante, confirmando los pronósticos desde su fulminante aparición juvenil. Corrió por primera vez debajo de 46 segundos hace tres años, al ganar en Concepción del Uruguay con 45s87. Al año siguiente fue una de las figuras de la Selección en los Juegos Odesur, en Asunción, con 45s80 y obtuvo el Sudamericano Sub 23 en Cascavel, Brasil, agregando otro título en la posta larga.

En 2023 logró la medalla de plata en el Sudamericano de mayores en San Pablo. La gira europea de la misma temporada le permitió reducir el récord a 45s34 en Bélgica y clasificarse por primera vez a un Mundial, en Budapest, donde marcó 45s42 en su serie. Y corona este ascenso con el título iberoamericano y su récord de ayer.

Un siglo atrás, cuando Argentina llegó por primera vez a una cita olímpica, justamente en París, contó con representantes en los 400 metros. Y acaso como un merecido homenaje a aquellos precursores, los primeros de la región en bajar de 50 segundos, ahora también el atletismo argentino tendrá su hombre en los 400. ■

### La libreta de polideportivo

Tenis

### Sinner busca otra final como número uno

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, enfrentará hoy al chino Zhizhen Zhang en las semifinales del ATP 500 de Halle, en busca de la final contra el vencedor del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el pocalo Hubert Hurkacz. En Queen's jugarán Jordan Thompson-Lorenzo Musetti y Sebastian Korda-Tommy Paul.

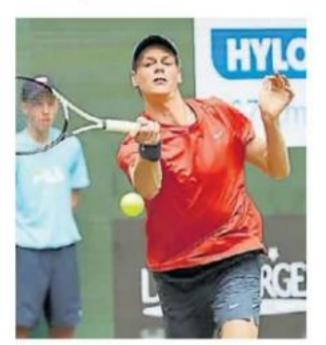

En la cima. Jannik Sinner.

Rugby

#### La décima fecha del Top 12 de la URBA

Belgrano, líder del Top 12 de la URBA con 36 puntos, visitará hoy a las 15.30 a Hindú en la décima fecha del torneo. CASI, escolta con 34, recibirá a Atlético del Rosario y SIC, tercero con 30, será local de Alumni. Los otros encuentros, siempre en el mismo horario, serán los que disputarán CUBA-Champagnat, Regatas-Newman y San Luis-Buenos Aires.

# Atenas de Córdoba sacó chapa y volvió a la Liga Nacional de básquetbol

CÓRDOBA. CORRESPONSAL

La Liga Nacional de básquetbol recuperó a su máximo campeón. Cuatrocientos dos días después del descenso, la jornada más triste en su historia deportiva, Atenas de Córdoba ganó la Liga Argentina al vencer de local por 80-57 a Racing de Chivilcoy y sellar 3-2 la final. De esta manera, la máxima categoría recupera al club con más títulos, ya que logró nueve en 1987, 1988, 1990, 1992, 1998, 1999, 2002, 2003 y 2009.

Atenas, segundo de la Conferencia Norte durante la etapa regular, afrontó esta llave decisiva con ventaja de localía frente a la Academia,



taja de localía frente a la Academia, Con Oberto. Juan Cruz, hijo de un primo de Fabricio. @ATENAS\_OFICIAL

escolta de la Conferencia Sur, aunque con peor porcentaje de victorias. En el primer juego en el Cerutti, los anfitriones se impusieron 80-72, pero en el segundo los bonaerenses vencieron 73-67. La serie se mudó a Chivilcoy, donde Atenas ganó el tercero por 74-68 y el local igualó con un 84-70.

Con 9 puntos de Chris Ware y 7 de Juan Cruz Oberto -hijo de Mateo, primo hermano de Fabricio-, Atenas se fue 39-29 al entretiempo tras ganar 20-12 el primer cuarto. Los nervios crecían en el Cerutti, pero enseguida fue todo alegría con la máxima ventaja de 17 tantos (46-29) a los 2m18 de la segunda mitad. El tercer cuarto siguió esa tónica hasta el 58-42. Y todo quedó definido ya a los cuatro minutos del parcial final, con un 70-46 lapidario. Para que la fiesta de Atenas sea absoluta en Córdoba.

#### La TV

8.00 ESPN 2 VÓLEIBOL

LIGA DE NACIONES Argentina-Bulgaria. En vivo.

9.05 STAR+ AUTOMOVILISMO FÓRMULA 2

La carrera Sprint de Barcelona, con Franco Colapinto. Vivo.

10.55 STAR+ AUTOMOVILISMO FÓRMULA 1

Clasificación, en Barcelona. Vivo.

15.00 DSPORTS FÚTBOL PRIMERA NACIONAL

Almagro-Nueva Chicago. En vivo.

Remates SABADO 22 DE JUNIO DE 2024



8 AUTOMOTORES VENTA ONLINE – SIN BASE REMATE: 26 de Junio de 2024 a partir de las 14:00 hs.

SUBASTA ONLINE CON PRESENCIA DEL MARTILLERO en www.antoniopierriyasociados.com.ar

Para condiciones de la subasta, requisitos para participar en la misma, exhibiciones y puestas en
marcha de los vehículos, etc. acceder al sitio: www.antoniopierriyasociados.com.ar

POR CUENTA Y ORDEN DE ENTIDAD BANCARIA • SIN BASE - (art. 39 Ley 12.962) Art. 2229 CCC 4372-0428 • 4371-3118 (11 a 13 hs.) • www.antoniopierriyasociados.com.ar

SUBASTA JUDICIAL POR QUIEBRA
INYECTORAS - COMPRESORES - HERRAMIENTAS
ENTREPISOS METALICOS DESMONTABLES - TORRE DE
ENFRIAMIENTO - BOMBAS - IMPRESORAS, etc. etc.
Automotor Renault MEGANE RT BIC ABS / 2000

Remate: 28 de Junio a partir 10:15 hs en Jean Jaures 545, CABA Exhibición: lunes 24, martes 25 y miércoles 26 de 11 a 14 hs., en Murature 3750, Villa Lynch

SEÑA 30% + IVA - COMISION 10% + IVA - Arancel CSJN 0,25% - Saldo de Precio 48hs, Entrega Inmediata Autos: IVAN SANI S.R.L. S QUIEBRA (Expte. Nº 15256/2018/3 y inc. 2018/2) Juzgado Comercial N° 2 Sec. N° 4, M, T, de Alvear 1840, P,B.

Informes, fotos, catálogos: www.espinarawsonyasoc.com.ar informes@espinarawsonyasoc.com.ar • 11-5920-3017

# Clarín Clasificados

EL VALOR
DE LA PALABRA.

# clasificados.clarin.com

# ENCONTRÁTU PRÓXIMO OKM

CLARÍN CLASIFICADOS MUCHAS RESPUESTAS.



Publicá Online.

Ingresando a receptoriaonline.clarin.com



Publicá en una Receptoría.

Contá con el mejor asesoramiento en tu receptoría más cercana. Encontrala en receptorias.clarin.com



Autos

#### **Clarín**grilla Nº 20.142 En las columnas se leerá un pensamiento de Ugo Fóscolo (1ª parte).

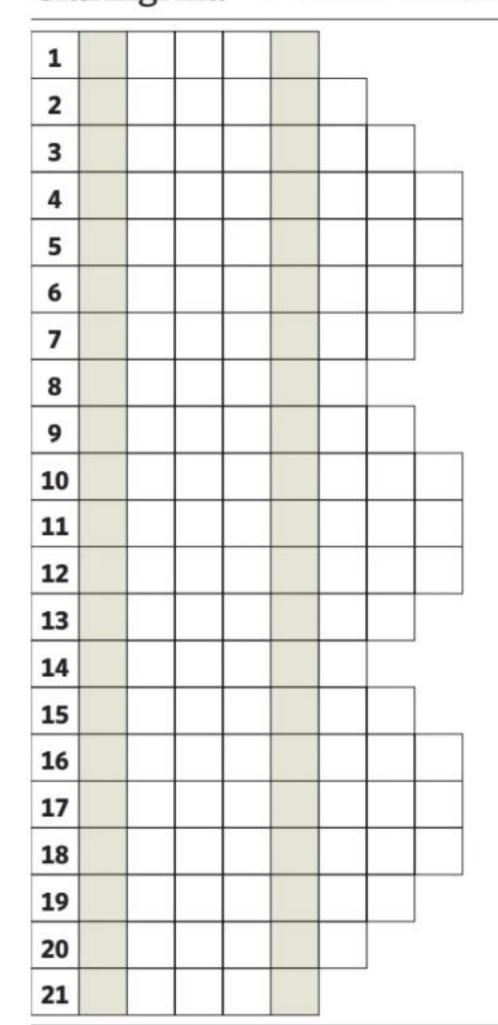

#### **Definiciones**

1 ► Habitación grande de una casa para recibir las visitas, hacer reuniones, etc.; 2 ▶ Inactivo, desocupado, exento de obligaciones; 3 ► Cir. Instrumento de acero, de corte en ambos lados y punta agudísima, para sangrar, abrir tumores, etc.; 4 ► Adornado con armiños; 5 ➤ Metal que se puede modelar o labrar fácilmente; 6 ▶ Que canta ajustado al tono; 7 ▶ Grandes cataratas en Norteamérica al oeste del estado de Nueva York y sureste del de Ontario; 8 ► Pedazos pequeños o partículas de un cuerpo roto; 9 ► Sustancia vítrea que sobrenada en el crisol de los hornos de fundir metales; 10 ▶ Versado en literatura, o que por profesión o estudio se dedica a ella; 11 ▶ Dar figura de bóveda; 12 ▶ Relación funcional de contacto entre las dendritas de las cé-Iulas nerviosas; 13 ► Arg., Parag. y Urug. Vagabundo que vive de variados recursos; 14 ▶ Intemporal; 15 ▶ Prendas de cuero, punto, etc., que se adaptan a las manos para abrigarlas; 16 > Entregarse, someterse; 17 ► Anglic. Entrevista o conferencia; 18 ► Título que se da a emperadores y reyes; 19 ▶ Parte por donde se ase alguna cosa; 20 ▶ Remuneración asignada a un individuo por el desempeño de un cargo o servicio profesional; 21 ▶ Libera a uno de una obligación, carga, cuidado, etc.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - á - ar - ble - bo - ce - cio - co - cro - dar - de - dir - do - do - do - e - en - es - ga - guan - in - jes lan - le - li - lin - lón - ma - ma - me - mi - na - nap niá - no - ña - o - ra - ra - ra - ren - ria - ro - sa - se - si - si - sis - so - suel - ta - tad - te - ter - tes - to - to - tri ve - viú - xi - ve - zas.

#### Sudoku

Nº 6.835

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| 6 |   |   | 3 |   |   |   |   | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 |   |   |   | 5 |   |   |   |
|   |   | 5 |   | 9 |   | 4 |   | 7 |
|   |   |   |   | 8 |   | 5 | 1 |   |
|   |   |   | 9 | 4 |   | 7 |   |   |
| 8 |   |   |   | 1 |   |   |   | 4 |
| 9 |   |   |   |   | 7 |   |   | 8 |
| 5 |   | 3 |   |   |   | 2 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |

|   |   | 4 |   |   |   | 2  |   |   |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
|   | 7 | 3 |   |   | 4 | 1  |   | 0 |
|   |   |   |   | 6 | 5 |    | 3 | 3 |
|   |   | 8 |   | 3 |   | Z. |   |   |
|   |   |   |   | 2 |   |    | 6 | 8 |
|   |   |   | 9 |   |   |    | 2 |   |
| 1 |   | 5 | 6 |   |   |    |   | 7 |
|   | 8 |   |   |   | 7 |    |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   | 9  |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

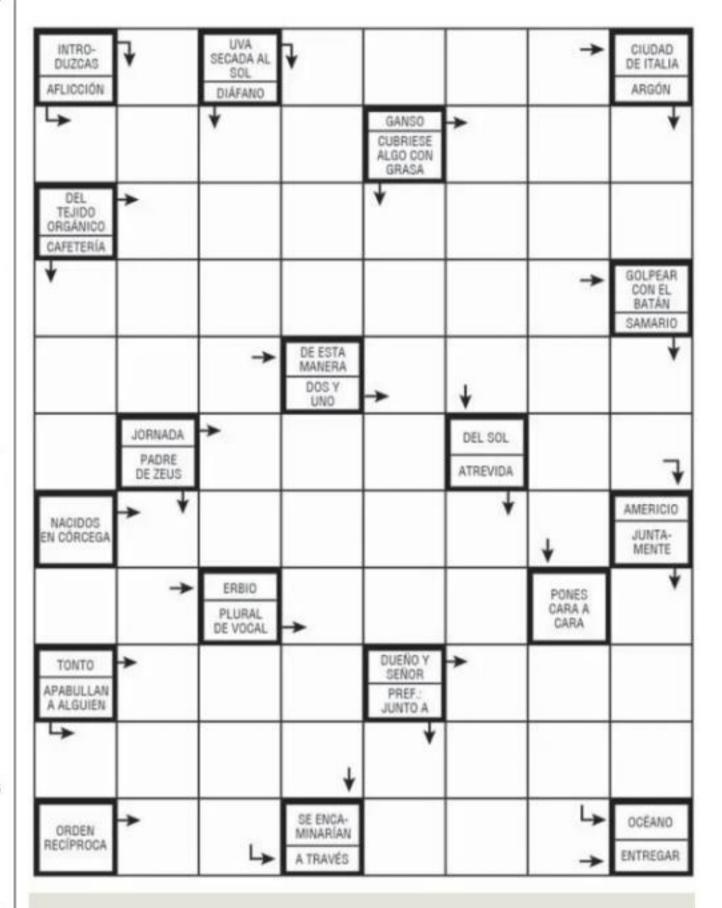

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.834

#### Básico

| 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 2 |
| 8 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| _ |   |   |   | 5 |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   | 1 |   |   |   | 5 |
| 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 |
| 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 |

|     | AV | anz | add | 0 |   |   |   |   |   |
|-----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 9  | 5   | 3   | 7 | 4 | 8 |   | 6 | 2 |
|     | 6  | 4   | 8   | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 |
|     | 7  | 1   | 2   | 6 | 9 | 3 |   | 5 | 4 |
|     | 1  | 8   | 6   | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 |
|     | 3  | 9   | 7   | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 |
|     | 4  | 2   | 5   |   | 8 |   | 9 | 1 | 6 |
|     | 8  | 6   | 4   | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 |
|     | 2  | 7   | 1   | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 |
|     | 5  | 3   | 9   | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 |

#### Claringrilla Nº 20.141

Al llegar a viejo, la costumbre se vuelve tiranía. Gustavo Flauber. Novelista

| rar | icés |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | М    | Α | N | A | G | U | A |   |   |
| 2   | A    | L | A | В | A | М | A |   |   |
| 3   | F    | L | E | Х | 1 | В | L | E |   |
| 4   | Р    | L | U | Т | Α | R | С | 0 |   |
| 5   | D    | E | C | E | L | E | R | Α |   |
| 6   | E    | G | 0 | Т | 1 | S | Т | Α |   |
| 7   | ٧    | A | L | 1 | D | E | Z |   |   |
| 8   | Α    | R | С | Н | 1 | ٧ | 0 |   |   |
| 9   | н    | A | В | 1 | Т | U | A | R |   |
| 10  | A    | ٧ | 1 | S | P | E | R | 0 |   |
| 11  | P    | 1 | М | Р | 0 | L | L | 0 |   |
| 12  | F    | E | S | Т | 1 | ٧ | Α | L |   |
| 13  | Α    | J | E | Т | R | E | 0 |   |   |
| 14  | M    | 0 | М | E | N | Т | 0 |   |   |
| 15  | E    | L | Á | S | T | 1 | C | 0 |   |
| 16  | M    | A | M | P | 0 | R | R | 0 |   |
| 17  | A    | C | R | Ó | В | A | Т | Α |   |
| 18  | C    | 0 | N | F | 1 | N | A | R |   |
| 19  | Α    | S | E | R | R | ĺ | N |   | 7 |
| 20  | E    | Т | Α | R | R | Α | S |   |   |
|     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Pisa, pena, oca, tisular, batanar, así, tres, día, Am, corsos, Er, íes, opa, amo, anonadan, O/R, dar. Verticales. Bar, metas, Crono, nítido, por, pasa, irían, untase, ad-, solar, osada, acareas, mar, Ar, Sm, con.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Circulo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000,00 - Revista Ñ \$2,000,00 - Arquitectura \$2,000,00 - ELLE \$4,000,00 - Preescolar Genios \$3,000,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2,499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$1.900,00 - Relanzamiento Pastelería en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$1.999,90 - ELLE Decoración \$3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$11,999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$4,999,90 -One Shot Dia del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90.

#### Edición del día

Edición de 80 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate, Edición de 72 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la pro-

piedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NOS.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

#### Cartas 55

CARTAS AL PAÍS

#### "Los jubilados podrían capacitar en aulas o parroquias"

Sin ser docente, siempre me interesó aportar ideas simples para facilitar la enseñanza en nuestro país. Resumo solo tres.

1) En 1949 estando en 2° grado el hermano David marista nos llevaba al 1° inferior a enseñar a leer a los chicos aquello de "mi mamá me ama...". El hermano de ese grado le decía a David: "Los chicos aprenden más fácil con tus alumnos que conmigo". Estudiando en la universidad pude comprobarlo: las explicaciones de un compañero eran más efectivas que la del profesor. 2) Hay temas muy útiles cuyos rudimentos básicos se pueden apren-



der en los grados. a) La partida doble, balances y principios básicos de la contabilidad que los niños lo pueden aprender en pocas clases. b) También en los grados, conocimientos básicos de qué es la inflación: una sola ecuación MxV= PxT donde M son los medios de pago, V es la velocidad de circulación, P son todos los precios y T son todos los bienes y servicios. Estos son conceptos que se aprenden en la universidad, pero explicado con esta simpleza puede ser asimilado por niños y adolescenres. 3) Los jubila-

dos sentados sólo viendo TV o haciendo labores domésticas son didácticos desaprovechados que, podrían exitosamente motivar y capacitar usando sus horas ociosas, utilizando aulas en horarios libres, parroquias, locales en empresas etc. Me alegraría enterarme que algún dirigente en docencia adopte algunas de estas ideas.

#### Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

#### Voces, reclamos y esperas de jubilados

• "He vetado ésta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento. El 82% móvil era una ley de quiebra para el país y no lo puedo permitir". Estás fueron las palabras de Cristina Kirchner en el 2010 para justificar el veto. Como contrapartida a ese veto, su Gobierno hizo entrar miles de jubilados por la ventana, sin importa de dónde sale la plata para pagarles.

Hoy, el Congreso actúa al revés, establece una nueva fórmula de ajuste sin importar de dónde salen los fondos. Y no quiero decir que los jubilados no lo merezcan son años de gobiernos, en su mayoría peronistas y kirchneristas que vinieron perjudicándolos. Señor Presidente, fondos para los jubilados hay, sáquelos de la política y de las compras del Estado, pozos de Corrupción segura.

#### Darío Díaz

dariodiazalb@gmail.com

• El que mucho abarca poco aprieta. En un abrir y cerrar de ojos del Ministerio de Capital Humano se le escapó la liebre. Entre tantas obligaciones, en un instante, nada más que de seis meses, se le está por vencer la leche y otros productos para beneficencia, sorprendente. La culpa quizás la tenga Albertite que la compró a destiempo, en pandemia durante el desafortunado cumpleaños de su querida.

La desconfianza en delegar de LLA, su incapacidad de gestión y sumado a ello la suspicacia para poner palos en la rueda de la oposición enquistada en lugares claves, traen este tipo de problemas y muchos más por venir. Pero ninguno pierde el tiempo para perjudicar o mortificar a los jubilados.

Hasta el 1° de mayo los gerontes que estamos en situación pasiva, podíamos consultar el primer día del mes en Mi ANSES, el monto irrisorio que la mayoría cobra. Alguna mente perversa, quizás un olvido o demasiado agobiada por la sobrecarga, deci-

dió desde el 1° de junio, que conocer ese millonario dato se hace a partir del primer día de cobro, en este caso el 10 de junio.

No sólo perjudican a los jubilados, sino a aquellos que no recibieron la leche u otros en tiempo y forma. Pero según el Presidente es la ministro 10, lo será en otras cosas, no en estos casos.

#### Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

 Hay mala atención de algunos de componentes, del PAMI. A los jubilados los vienen a buscar en una combi, les dan manoterapia con unos aparatitos media hora, si no tienen mucha gente, o sea 15 o 20 minutos, después al gimnasio 20 minutos, casi nada.

Lo más importante es que lo llevan a pasear a los abuelos en sillas de ruedas, bastón, o como pueden llegar por un ratito, o sea nada. Antes había trabajos con las mano, psicóloga, ahora no hay nada. Los aparatos se fueron rompiendo y no se los repara, ya no hacen sus masajes, ya no existen. Hay un hombre en Ituzaingó que con suerte a algunos los orienta, a mí no me orienta para nada, me dice que me arregle como pueda. El último día me ayudó una chica, me puso una pesas (ella estaba de pasada, lo hizo de gauchada). Pero el hombre es un desastre, no se da cuenta que los que van ahí están por algo. Qué el PAMI haga algo, por favor. No es sólo sacar a los abuelos a pasear, no hacen nada y lo llevan de vuelta. Muchos no se dan cuenta por la edad.

Yo tengo 62 años, con ACV en medio cuerpo paralítico. Señores del PAMI hagan algo, por favor, ustedes van a ser abuelos como nosotros.

#### Francisco Omar Linares

linaresfranck@hotmail.com

 Es evidente que por razones desconocidas, el Gobierno y los legisladores nacionales no tienen el propósito de poner fin a los numerosos privilegios de los importadores de electrónicos de Tierra del Fuego, ni de elevar el absurdo canon que pagan las empresas pesqueras por usufructuar las riquezas naturales del país, que van en detrimento del objetivo del déficit cero. Tampoco los congresistas muestran interés, sino hipocresía, para con la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Como es común en todos los gobiernos, el camino más fácil y menos conflictivo es cargar el costo del ajuste fiscal sobre los beneficiarios previsionales, que para la clase gobernante y la política no les cabe derecho adquirido alguno. Mayor desidia no es dable de esperar.

Afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia está evidenciando haber salido de su letargo y está contribuyendo a la eliminación de fraudulentos "derechos adquiridos", así como también a aportar al déficit cero al rechazar la absolución de los seriales evasores de impuestos Cristóbal López y De Souza y al ordenar que el protegido Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, no continúe beneficiándose con cautelares para enriquecerse eludiendo el pago de impuestos. Sería oportuno que la Corte actúe con la misma severidad obligando a la ANSeS al cumplimiento de las miles de sentencias favorables de los jubilados que esperan el cobro y que practique la liquidación de los haberes previsionales conforme a la jurisprudencia imperante. ¿O será que el derecho adquirido no es un beneficio para la clase pasiva y está reservado exclusivamente para los amigos del poder?

#### Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

#### Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas o los 1.200/1.300 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











18°

MAÑANA

MÁX 14°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



#### ACTUALIZADAS Por Maitena



#### Pasiones Argentinas

### El último escape, otro amanecer

#### Diana Baccaro

dbaccaro@clarin.com

Las buenas películas suelen tener varias escenas que nos sacuden de las solapas, pero casi siempre hay una que reverbera, como las burbujas, y se saborea durante más tiempo. Los críticos de "El último escape" (inspirada en una historia real) parece que se pusieron de acuerdo en elegir una de ellas, que no es la mía, ni tal vez la tuya. Qué importa.

en el balcón, envueltos entre las luces y som-

bras del nuevo día. No hay tiempo para re-

troceder a la mesa de luz. Saben que el momento es ahora, acá. En este frágil presente.

Mañana quizá no haya otro amanecer.

s el momento exacto en que la

noche se separa del día. La alar-

ma se activa a las 4.15, igual que

ayer. El despertador chilla. Pero

Bernie y Rene ya están parados

La película protagonizada por Michael Caine y Glenda Jackson tiene varios momentos en los que la noche se separa del día. Es cierto que cuando Bernie visita el cementerio militar británico donde están enterrados más de 4 mil soldados y dice ¡qué desperdi-

cio! es una escena memorable. Grita, como puede gritar un hombre de 89 años parado sobre un andador, ¡qué desperdicio! ante las tumbas de chicos de 20 años. Él mismo era un chico cuando cruzó el Canal de la Mancha y desembarcó en Francia para liberar a Europa del nazismo.

Y a la vuelta de los años regresa por ferry hasta las playas de Normandía tras escapar del hogar de ancianos donde vive con su esposa. Quiere unirse a los veteranos de guerra para recordar a los caídos en un nuevo aniversario del Desembarco del Día D.

Pero su combate ahora no es ése. Es contra la vejez, contienda en donde uno puede ganar muchas batallas, pero jamás la guerra. Sabe, sabemos todos, que a la larga hasta los buenos dramas tienen un final triste. Por eso, cuando Bernie por fin regresa a la residencia de ancianos tras su escape, invita a su mujer a dar un largo paseo. Empuja su silla de ruedas como si empujara el aire que respiran. Al terminar la película aparece en pantalla la leyenda "Bernie Jordan murió seis meses después de su viaje a Francia. Rene se fue con él siete días después".

Bernie era electricista, tenía 19 años y estaba en una de las lanchas que llevaban los tanques de guerra hacia las playas de Normandía. Operaba las puertas eléctricas de proa.

Después de la guerra, hizo que su vida no fuera un desperdicio. Fue alcalde de su pueblo y se casó con Rene. Fue ella quien lo alentó a escaparse del hogar para volver a Normandía. Quería ayudarlo a enfrentar a sus demonios. Ambos sabían que podía ser el último escape. Como también lo sabían Michael Caine (anunció su retiro de la actuación luego de esta película) y Glenda Jackson (murió poco después).

Ambas historias - la que se cuenta de uno y otro lado de la pantalla- hablan de dos guerras. La del conflicto entre países y la del paso del tiempo. Lo dijo el propio Cane: "Si bien algunas personas sobreviven a la guerra, nadie sobrevive a la vejez".

Suena el despertador. Nos recuerda que en el balcón nos espera otro amanacer.

CRIST

Riesgo país

YO, MATÍAS Por Sendra







TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

